Moncloa plantea crear un registro de medios, más controles y una comisión contra los bulos



NUEVO EJECUTIVO DE BRUSELAS | PÁGINAS 25 Y 26

Von der Leyen presenta una Comisión menos igualitaria y más conservadora, con Ribera como peso pesado

MIÉRCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | DIRECTOR RICARDO BARCELÓ | NÚMERO 16.436 | AÑO XXXIV | 1,60 EUROS | ≡ PRENSA IBÉRICA

# el Periodico

www.elperiodicodearagon.com | eparagon@elperiodico.com

# Las obras de la A-68 con el cuarto cinturón no acabarán hasta junio

El paso inferior para acceder al sur de Zaragoza debería estar listo la semana próxima pero sufrirá un retraso de al menos 8 meses por la complejidad de los trabajos • Los alcaldes reclaman agilizar el desdoblamiento de la N-232

PÁGINAS 2 Y 3



## El Pirineo clama por el Somport

Francia cree que el cierre del paso fronterizo podría alargarse hasta un año mientras la DGA cifra en un millón las pérdidas semanales en el transporte. Las instituciones galas y aragonesas exigen una solución

PÁGINA 10 \_\_\_\_\_

### VICTORIA EN RUMANÍA

El Casademont femenino se asoma a la Euroliga tras derrotar al Constanta (57-75)





Las jugadoras tras el partido.

replicar el modelo de la TMZ en otros 'mercas' para que se suban al tren»

**JOSÉ MIÑONES** 

Presidente de Mercasa

«Queremos

PÁGINA 14 \_\_\_\_\_

### AL 25% DE SU CAPACIDAD

La telecabina de Candanchú a Astún empezará a funcionar en 2026

PÁGINA 9

### UN EDIFICIO HISTÓRICO

La demolición de Mayandía se iniciará en noviembre

PÁGINAS 6 Y 7 \_\_\_\_\_

### **ENTREGA EL 5 DE OCTUBRE**

Las cofradías, Macipe, Bailo y Val-Carreres, Hijos Predilectos

PÁGINA 7

### **EL SECTOR AGRÍCOLA**

Los fondos de inversión toman el campo aragonés y frenan el relevo generacional

| PAGINA 11 |  |  |
|-----------|--|--|

Miércoles, 18 de septiembre de 2024

### INFRAESTRUCTURAS

# El paso inferior que enlazará la A-68 y la Z-40 se retrasa a mediados de 2025

La previsión inicial de los trabajos contemplaba finalizarlos este mes de septiembre tras una inversión de casi 20 millones de euros, pero la complejidad del proyecto lo demora al menos ocho meses

MARCOS CALVO LAMANA Zaragoza

Las optimistas previsiones del Ministerio de Transportes para tener listo el falso túnel para acceder al sur de Zaragoza desde la carretera de Castellón no se cumplirán en el tiempo establecido. La semana que viene vence el plazo de 12 meses que el mismo Gobierno central se dio al inicio de los trabajos, pero estos no se habrán terminado hasta al menos mediados de 2025. El retraso acumulado ronda por ahora los ocho meses sobre la previsión inicial justo cuando se inicia la cuarta fase del proyecto que conectará por un paso inferior de cuatro carriles por sentido la intersección entre la autovía A-68 y el cuarto cinturón de Zaragoza.

Según confirman distintas fuentes conocedoras de la evolución de la obra, la complejidad de los trabajos es la razón que se esconde detrás de esta demora de las labores, dado que la actuación obligó a modificar en un principio el cauce del escorredero de San Antonio, que discurre por debajo de la rotonda y es clave para canalizar el sobrante de aguas del Canal. Dicha casuística ya era preocupante incluso antes de comenzar los trabajos, dado que requería de permisos por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Además, la propia singularidad del proyecto, toda una obra de ingeniería civil que implica un paso bajo la glorieta del enlace de 535 metros de longitud, supone un lógico desafío para la adjudicataria del proyecto, la unión temporal de empresas que conforman Marco Infraestructuras y Medio Ambiente (Mainsa) y AC-SA Obras e Infraestructuras. Este diario se puso en contacto con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que declinó ofrecer declaraciones sobre la información.

Sea como fuere, este diario ya informó a principios del mes de julio que a falta de dos meses para la fecha prevista de finalización la obra tan solo se había ejecutado en un 30%, lo que daba



Las máquinas ya trabajan en sacar 60.000 metros cúbicos de tierra en la zanja donde discurrirá el centro del falso túnel.



Alta afluencia de vehículos, ayer.

sobrada cuenta de que los plazos difícilmente podrían cumplirse. Pese a los retrasos, el ministerio señaló a este diario que el presupuesto de la obra se mantenía inalterable: 19,8 millones de euros.

### Afecciones al tráfico

La cuestión es que el proyecto encara ahora el grueso del desarrollo constructivo. El ministerio que dirige el socialista Óscar Puente informó a principios de semana del comienzo de la cuarta fase de los trabajos, lo que conlleva el levantamiento de los muros pantalla del lado hacia Zaragoza en la parte más cercana a la glorieta al tiempo que se procede a extraer cerca de 60.000 metros cúbicos de tierra para excavar el paso inferior.

La nueva fase de los trabajos obligará a realizar nuevos cortes en los accesos a la glorieta, pues ahora toca atacar la zona central de la calzada, lo que obliga a mantener abierto tan solo un carril excepto en las horas punta del día. Varios alcaldes consultados por este diario señalan que estas afecciones no varían en la práctica de las que ya se estaban adoptando en las últimas semanas, aunque destacan que se están empezando a generar atascos y retenciones al coincidir con el regreso a los centros de trabajo tras el periodo estival, ya que en la ribera baja del Ebro se ubica un importante corredor empresarial con industrias como las papeleras Saica y Tronchetti o la fabricante de perfiles de aluminio Itesal, entre otras.

Jaime Galindo

Durante este primer año de obras, el tráfico se ha comportado de un modo inesperado para los actores del territorio. El enlaMiercoles, 18 de septiembre de 2024

ce habituaba a ser uno de los ejes más conflictivos en las horas punta del día por las importantes retenciones que se generaban tanto para entrar como para salir de Zaragoza. Sin embargo, los empresarios y vecinos de las poblaciones más afectadas, como El Burgo de Ebro o La Cartuja, refirieron que la circulación se reordenó con tal atino que los problemas de fluidez viaria eran mucho menores que antes del inicio de los trabajos.

Bien conscientes son en la Plataforma por el Soterramiento del Cuarto Cinturón, conformada por ayuntamientos, empresas, asociaciones de vecinos y comités de los afectados, que advirtió ayer en un comunicado difundido por Telegram del «retraso considerable» que llevan las obras. «La situación nos está originando importante retenciones a las horas de entrada y de salida de nuestros correspondientes centros de trabajo», señalan, solicitando a los con-

El proyecto encara su cuarta fase y el momento más delicado para el tráfico rodado

La plataforma para el soterramiento del cuarto cinturón pide «paciencia y prudencia»

ductores que extremen la precaución y que moderen la velocidad cuando se circula por el tramo en obras.

El enlace entre la A-68 y el cuarto cinturón es uno de los tramos más saturados en las horas punta del eje zaragozano, con una afluencia de 28.500 vehículos de media diaria y superior a 33.000 los viernes, lo que generaba retenciones habituales. De ahí la necesidad de construir este paso inferior que aliviará la tensión en el tráfico entre los puntos kilométricos 232,9 y 233,4, un tramo que está catalogado por el ministerio como de concentración de accidentes. El falso túnel tiene como objetivo la eliminación de barreras en la marcha de quienes entran o salen directamente de la capital aragonesa.



Una apisonadora, en el tramo previo a la llegada de la rotonda que enlaza con la ARA-1, en una imagen tomada este verano.

## Frente común para exigir agilidad en el desdoblamiento de la N-232

Los alcaldes y presidentes comarcales del recorrido de la futura prolongación de la A-68 piden una cita con Fernando Beltrán y otra futura con el ministro Puente

M.C.L. Zaragoza

El retraso en el desarrollo de las obras del desdoblamiento de la N-232 y la falta de información ha creado un frente común en los municipios que conecta la carretera, de La Cartuja a Valdealgorfa. Los alcaldes y presidentes comarcales de estas localidades se dieron cita el pasado lunes en el Ayuntamiento de Alcañiz para evaluar el estado de ejecución de la autovía A-68 que debe reemplazar a la nacional, una reivindicación histórica de este territorio por la elevada siniestralidad vial registrada en la misma.

«Esto no es una pataleta de los alcaldes diciendo que no se ha hecho nada. Eso no es verdad porque algo hemos avanzado desde hace ocho años. Sin embargo, ese avance se ha realizado a una velocidad muy por debajo de nuestras pretensiones», señala Jesús Morales, alcalde de Quinto, que junto a su homólogo en Alcañiz ha sido designado como portavoz de esta renovada plataforma.

En el citado encuentro se acordó solicitar una reunión con el Delega-



Fotografía de familia tras el encuentro del pasado lunes en Alcañiz.

do del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y con la jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, para que se informe a los citados municipios y comarcas de los plazos y la ejecución de las obras, y del estado de los proyectos sin licitar.

Del mismo modo, la idea es solicitar a Beltrán que haga de intermediario para concertar una reunión con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige Óscar Puente, a la que asistirían todos los alcaldes y presidentes comarcales para conocer el compromiso del Gobierno con el territorio sobre esta vía.

En la misma reunión se acordó «no politizar las reivindicaciones y poner en valor el trabajo de todos los alcaldes y presidentes comarcales que, hasta la fecha, han estado trabajando por el desarrollo de esta autovía tan importante en la conexión del centro y el este de Aragón hacia el Mediterráneo», señalaron ayer desde la plataforma en un comunicado conjunto. El encuentro contó con la asistencia del alcalde de La Cartuja Baja, José María Lasaosa; la alcaldesa de Fuentes de Ebro, María Pilar Palacín; el alcalde de El Burgo de Ebro, Vicente Royo;

el alcalde de Quinto, Jesús Morales; el alcalde de Azaila y vicepresidente de la Comarca del Bajo Martín, Adolfo Tesán; el alcalde de La Puebla de Híjar, Pedro Bello; el alcalde de Híjar, Jesús Puyol; el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, la alcaldesa de Valdealgorfa, Reyes Gimeno; el presidente de la Comarca de la Ribera Baja del Ebro, Juan Ramón Lis; el presidente de la Comarca del Bajo Aragón, José Miguel Celma, y el presidente de la Comarca del Matarraña, Fernando Camps.

Hoy, el tramo de 19 kilómetros entre El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro está todavía en construcción, y aunque estaba previsto que entrara en funcionamiento en 2024, todo apunta a un retraso considerable. Del mismo modo, existía el compromiso de licitar, entre 2020 y 2022, los proyectos constructivos de los seis tramos establecidos, a saber: Fuentes de Ebro-Quinto, Quinto-Azaila, Azaila-Híjar, Híjar-El Regallo, El Regallo-Alcañizy Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa.

En mayo de 2024, los proyectos constructivos de los tramos Quinto-Azaila, Azaila-Híjar e Híjar-El Regallo todavía no se han licitado ni se han adjudicado.

Miércoles, 18 de septiembre de 2024

**EDITORIAL** 

## La Comisión, en busca de un nuevo equilibrio

La composición de la Comisión Europea que ayer presentó Ursula von der Leyen es fiel reflejo de algunas de las nuevas realidades europeas. De la mayoría conservadora, trasladada al colegio de comisarios, pero también del mantenimiento de las grandes mayorías transversales que siguen incluyendo a las fuerzas que han impulsado la construcción europea. La prosperidad de un bloque que pierde competitividad frente a EEUU y China, la seguridad, la defensa de la democracia, el compromiso con la transición verde y la digitalización, mencionadas por la presidenta, son prioridades calculadamente genéricas para dejar la puerta abierta a una amplia variedad de sensibilidades, incluso la derecha extrema pero dispuesta a desvincularse de los proyectos de los Orbán y Le Pen, con Raffaele Fitto, un conocido adversario de ahondar en la integración europea y designado vicepresidente y comisario de Política de Cohesión, Desarrollo Regional y Ciudades.

Sin embargo, algunas designaciones tienen poco de ambiguo y suponen compromisos programáticos. Como la elección de Teresa Rivera para que ocupe una vicepresidencia de gran peso político y técnico, porque será la futura comisaria de Competencia y Transición Verde, y la de la estonia Kaja Kallas, una defensora incansable de la ayuda a Ucrania, vicepresidenta en ciernes, que fue escogida hace semanas para suceder a Josep Borrell en Política Exterior y de Seguridad.

Estos tres nombramientos son primordiales porque determinarán en gran medida la gestión de la Unión en tres campos: la respuesta a la emergencia climática, la lucha antimonopolio contra las grandes tecnológicas y el levantamiento a las barreras a las concentraciones en Europa para ganar competitividad internacional; la relación con Rusia y la integración política de la Unión. El perfil de Kallas permite vaticinar momentos complicados con Hungría, Eslovaquia y algún otro socio y está ver hasta qué punto el desempeño de Fitto se atiene a las proclamas nacionalistas de Giorgia Meloni, o se moderan al mismo tiempo que lo hace la primera ministra italiana. Por otra parte, tampoco ha conseguido la presidenta su objetivo de cuadrar la paridad en el colegio de comisarios, donde la inmensa mayoría de países no han atendido su petición de presentar una mujer y un hombre candidatos para alcanzarla.

Era de esperar que el encaje de bolillos de Von der Leyen diese como resultado la Comisión más conservadora en décadas a la vista del resultado de las elecciones de junio. Y es de prever, aunque falte ver hasta qué punto, que ese sesgo se deje notar a la hora de dar continuidad a políticas, tales como las referidas a la emergencia climática, a las fórmulas de financiación reclamadas por Mario Draghi en fecha reciente para competir con Estados Unidos y China a la gestión de los flujos migratorios, en las que abundan las divergencias.

Al repasar la historia de la Comisión se observa que esta ha sido siempre un retrato bastante fidedigno de las grandes tendencias en cada momento, corregido con la búsqueda de consensos. Ese rasgo debe repetirse ahora, cuando los Veintisiete afrontan retos que requieren unidad. De hecho, si la Unión ha llegado a ser lo que es ha sido gracias a la búsqueda frecuente del punto intermedio entre diferentes enfoques y a la búsqueda del equilibrio entre la construcción europea y los intereses nacionales.

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales

### el Periódico

### PRENSA DIARIA ARAGONESA, SAU

Directora gerente: Cristina Sánchez. Jefa de Marketing y Promociones: Marta Cagigas. Redacción, Administración, Distribución y Publicidad: Calle Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza. Teléfono de centralita: 976 700 400.

## Solo queda el vacío en Gaza

Las palabras ya no sirven. Y es terrible su pérdida. Ardieron o quedaron mutiladas e inservibles. Yacen enterradas, bajo los cascotes de las viviendas derruidas, acompañando a decenas de miles de cuerpos sin vida, acurrucadas entre los brazos inertes de los niños muertos. Quizá algún dios pueda resucitarlas. Cromos

para intercambiar con otros dioses. Aunque no, es imposible. También a ellos les han robado las palabras. Tantos rezos a favor de la paz para acabar estallando bajo las bombas.

«Se están perdiendo los básicos del lenguaje humanitario», afirmó Christos Christou, presidente de Médicos sin Fronteras. Aseguraba estar devastado por lo que estaba ocurriendo en Gaza, como padre y como ser humano. Las cifras de muertos publicadas solo son

la punta del iceberg. En las casas, entre las ruinas, agoniza una multitud que no puede acceder a un hospital. Morir sabiendo que tu salvación estaría asegurada a unos pocos kilómetros de ese rincón que ya huele a sepultura. Solo queda tomar la vida entre tus manos. Plegarla, acariciarla y despedirte. Quizá tratar de aferrarte a los momentos en los que fuiste feliz. A la mirada de las personas que amaste, a las risas que un día mecieron tu existencia.

Las palabras se nos han quedado deformes e inútiles de tanto usarlas. Han perdido su significado. Ya no arañan la piel ni golpean la respiración. Solo la anestesia de la reiteración. La cifra de muertos sigue creciendo, pero nuestra mente parece negarse a entender esos números. De mil a diez mil. De diez mil a más de cuarenta mil, la mayoría mujeres y niños. Las tumbas, una herida inacabable. ¿Y qué pasará cuando todo acabe? Será como esas cicatrices que curan mal y no dejan de engrosarse y crecer.

Josep Borrell se despide de su cargo con una última visita a Oriente Próximo. Israel no ha querido recibirle. El jefe de la diplomacia europea acusó al go-

> bierno de Netanyahu de cometer «vulneraciones masivas de los derechos humanos». Pronunció sus palabras en la frontera de Egipto con Gaza. El eco de los bombardeos ponía música de fondo a sus palabras. Y se las zampó. Solo reina el pesimismo.

> No hay paz para los gazatís. Israel, en nombre de su derecho a la seguridad, lleva décadas pisoteando los derechos de los palestinos. Netanyahu, el político acorralado antes de la masacre perpetrada por Hamás, viste

ahora los ropajes bíblicos del ángel exterminador.
Una mayoría de israelís, hijos de los hijos de los hijos borrados de los álbumes familiares, arrastran el peso de millones de muertos y la tozuda, ciega y enloquecida voluntad del sobreviviente. La UE y EEUU, serviles también a su culpa y a sus intereses, musitan letanías de pecadores. Al fin, discursos sin alma para pactar con el diablo.

Cuando se acaban las palabras, se apaga toda esperanza. Ya no hay cuentos susurrados antes de dormir. Ni sueños ni futuro ni utopías. Ni siquiera hay silencio, solo hambre. La desesperada necesidad de saciar el vacío para encontrar un instante de paz. ■

Emma Riverola es escritora



### LAS RADIOGRAFÍAS

### Se demoran las obras en la carretera de Castellón

Se cumple un año del inicio de las obras de construcción del túnel en la A-68 bajo el cuarto cinturón de Zaragoza, una obra muy necesaria y demandada que está ejecutando el Gobierno central, pero los



Vehículos pasando junto a la zona de obras de la A-68.

plazos se están alargando más de lo esperado. Iban a ser doce meses de molestias para empresas de la zona y usuarios en general, pero ahora se apunta a ocho meses más y, lo que es peor, sin garantías de que esa vaya a ser la fecha definitiva.

### Fincas de cultivo más grandes en menos manos

Los fondos de inversión llevan tiempo fijándose en los campos de cultivo y adquiriendo hectáreas de suelo en todo el país que lo que consigue es concentrar más terreno en menos manos. O lo que es



Aragón defiende el modelo de agricultura familiar.

lo mismo, poner en peligro el modelo de agricultura familiar que sí asienta al territorio y causar una sangría en el número de profesionales. Son 1.300 menos en el mismo periodo en el que la superficie media por explotación ha crecido un 17%.

### REDACCIÓN DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Director: Ricardo Barceló. Subdirector: David López. Redactores jefes: Gonzalo de Domingo (Producción y Diseño) y Sergio Pérez (Deportes). Áreas: Carlota Gomar, Ana Lahoz y Laura Carnicero (Aragón), Daniel Monserrat (Cultura), Alicia Revuelta (Suplementos y especiales), Jesús Chueca (Responsable de canales), Juan Carlos Garza (Cierre), Laura Rabanaque (El Periódico del Estudiante) y Jaime Galindo (Fotografía).

Número 12.281
Depósito Legal Z2126-90.
Controlado por OJD. Miembro de la Asociación de Editores de Diarios Españoles.

el Periódico de Aragón Miêrcoles, 18 de septiembre de 2024 Opinión | 5

### Ley ELA, ¿por fin?



SEDIMENTOS

CARMEN BANDRÉS

Después de la ya lejana presentación, en marzo de 2022, de una proposición de ley orientada a la asistencia de enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), parece haberse alcanzado el consenso necesario para que tal disposición salga por fin aprobada, quizá a finales de octubre, tras la inmensa serie de obstáculos y dilaciones experimentadas en su ya largo camino.

La ELA se caracteriza por su crueldad e irremediable trayectoria hacia la más absoluta discapacidad, lo que implica costosísimos cuidados y una gran dependencia, tanto del apoyo familiar como de la ayuda institucional. Probablemente, la ley también acogerá a los pacientes de otras patologías neurológicas severas, como el párkinson y el alzhéimer, y prevé un máximo de tres meses para la acreditación de discapacidad y dependencia, trámite imprescindible para acogerse a las ayudas y beneficios fiscales previstos: servicios de fisioterapia y rehabilitación, enfermería, atención domiciliaria y gastos de desplazamiento a centros especializados, así como la creación de residencias.

Se estima en más de 4.000 los pacientes que sufren hoy esta dolencia en España, con una esperanza de vida (desesperación debería decirse) inferior a cinco años y unos costes inasumibles en la gran mayoría de los casos; enfermos que reivindican una mayor atención institucional, tanto para la asistencia como para la investigación de nuevas terapias que puedan paliar el desarrollo de su afección, una grave parálisis progresiva en la que se llega a perder incluso el habla. Por desgracia, para muchos de ellos, la ley llegará demasiado tarde. Y nunca podrá evitar el sufrimiento del enfermo, cuya capacidad intelectual permanece intacta, así como el de quienes contemplan impotentes su paulatino deterioro físico. Necesitan del apoyo y empatía de toda la sociedad, no únicamente de sus cuidadores. ■

## Aquel 'Septiembre Negro' de 1970

La rebelión contra Israel de los terroristas del FPLP fue un éxito de propaganda y un fracaso para la causa palestina

EL ARTÍCULO DEL DÍA

LUIS

**NEGRO MARCO** 

La finalización de la primera guerra árabe-israelí, en el año 1949, provocó el éxodo de casi un millón de palestinos hacia sus más próximos países árabes hermanos: Jordania, Siria, Líbano y Egipto. Desde entonces, acogidos en campos de refugiados, soñaban con el

día en que las naciones árabes se levantaran para destruir Israel y así poder regresar a sus hogares.

Pero la contundente derrota sufrida por los ejércitos combinados de Jordania, Siria y Egipto frente a Israel en la «Guerra de los Seis Días» (estalló el 5 de junio de 1967 y el alto el fuego se firmó al cabo de seis días, el 11 de junio) había frustrado sus expectativas. De

manera que, muy pronto, surgieron en los campos de refugiados grupos de fedayines (comandos, en árabe), que cruzaban furtivamente las fronteras de sus países árabes de acogida para cometer atentados terroristas en Israel. Sin embargo, agrupaciones aún más radicalizadas (como el Frente Popular para la Liberación de Palestina - FPLP-, fundado en 1967 por el doctor George Habash), creían que la causa palestina necesitaba de contundentes golpes de efecto que atrajesen a la opinión pública mundial. Fue así como nació la táctica del secuestro aéreo (hijacking), concebida por el FPLP como una alternativa más fácil y con réditos publicitarios infinitamente mayores que librar una guerra convencional contra Israel.

De este modo, llegado el mes de septiembre de 1970, terroristas del FPLP llevaron a cabo un masivo secuestro aéreo de 4 aviones: 3 de ellos, capturados el 6 de septiembre y otro más el día 9 del mismo mes. De las 4 aeronaves, 3 fueron obligadas a aterrizar en Jordania y la cuarta en El Cairo. Horas después, una vez desalojado, este avión fue detonado por los secuestradores. De igual modo, los otros 3 aviones secuestrados, que se encontraban en Jordania, fueron destruidos con explosivos por sus captores, toda vez que ya no había pasajeros ni tripulación a bordo, el 14 de septiembre.

El FPLP utilizó a los rehenes como moneda de cambio, presionando a Estados Unidos, Israel, Alemania, Suiza e Inglaterra para que liberaran a los terroristas palestinos que tenían encarcelados. Los tres últimos países cedieron ante las pretensiones de los piratas aéreos y solo Estados Unidos e Israel rechazaron firmemente sus demandas.

Fue así cómo, conseguidos parcialmente sus objetivos, los terroristas del FPLP liberaron, el 27 de septiembre, a los 56 rehenes que mantenían en su poder,

> siendo trasladados a Roma, donde fueron recibidos por el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, quien se encontraba de visita oficial al Vaticano e Italia.

Todo esto acontecía en medio de un convulso mes de septiembre de 1970 en Oriente Próximo, toda vez que Irak y Siria amenazaban con el derrocamiento del rey

Hussein de Jordania si continuaban los choques armados (que se habían iniciado en el mes de febrero) entre las tropas jordanas y los fedayines palestinos.

De este modo, si los secuestros aéreos del Frente Popular para la Liberación de Palestina resultaron ser un éxito en cuanto a propaganda, supusieron un gran fracaso en cuanto a la situación geopolítica de su causa, pues constituyeron la gota que colmó el vaso de la paciencia del rey Hussein de Jordania, quien, decidido a restablecer su soberanía, intensificó la lucha contra los refugiados palestinos en el país, solicitando la ayuda militar de Israel y de los Estados Unidos.

Como resultado, la rebelión palestina fue aplastada y Jordania quedó como una nación neutral en un escenario de Estados árabes que apoyaban la causa del pueblo palestino en contra de Israel, al tiempo que se cimentaban las bases de una estratégica alianza entre Washington y Tel Aviv, que perdura plenamente a día de hoy.

Por todo lo anteriormente expuesto, el FPLP denominó al mes de septiembre de 1970 como «Septiembre Negro», calificativo que a su vez dio nombre a una nueva organización terrorista palestina que habría de protagonizar siniestros actos, como el de los asesinatos de once atletas israelíes y de un policía alemán durante los Juegos Olímpicos de Múnich, que se celebraron en el mes de septiembre de 1972.



### Bienaventurados los 'simples'



CON SENTIDO/SIN SENTIDO

HERNÁN RUIZ

No hace tanto tiempo, antes de la eclosión de la democracia pop digital de las redes sociales, había un canon respetado en lo que al conocimiento y su transmisión se refiere. Casi nadie cuestionaba el peso de la Academia, de la ciencia, de la prescripción mediática de prestigio. La revolución digital participativa lo ha trastocado todo. Cualquiera con poder de proyección en las redes deviene prescriptor y hasta «filósofo del pueblo». Emblemáticos multimillonarios hacen gala de las competencias que da la universidad de la vida, la osadía, la intuición y hasta la falta de escrúpulos. Elon Muskes uno de los más emblemáticos e influyentes, sobre todo desde que controla lo que se difunde y es noticiable a través del algoritmo de X. Así ha convertido el antiguo Twitter en el mayor estercolero mediático y un canalizador de los discursos de odio y ultraderechistas. Musk ha declarado la guerra a esa cultura woke que considera culpable del cambio de sexo de su hija trans (¡!) y explica su apoyo a Trump y la ola reaccionaria global. Se pone así un poderosísimo instrumento al servicio de otros ciudadanos indignados con los agravios «progres». Son normalmente los que buscan soluciones simples para un mundo cada vez más complejo donde las fronteras entre realidad y ficción muy difusas; de ahí que los filósofos hablen de «Nueva Realidad» (Pigen), «Realidad en crisis» (Markus Gabriel), etc. Pero eso es música celestial para los que se abonan al «cuñadismo» antiintelectual, came de cañón para teorías conspiranoicas de todo tipo alentadas y monitorizadas por el algoritmo de Musky otros «liberadores». Lo terrible es que toda esta manipulación tiene consecuencias inquietantes en la realidad (inmigración, racismo...). La única postura ética e inteligente ante tanta complejidad es la información rigurosa y la duda sistemática, pero es más cómodo reafirmarse gritando consignas simplificadas. Así nos va. ■

Miércoles, 18 de septiembre de 2024

### LA RECONVERSIÓN DE UN EDIFICIO HISTÓRICO EN ZARAGOZA









## El viejo cuartel de Mayandía vivirá sus últimos días en noviembre con su derribo

Los trabajos se han iniciado en el bloque de viviendas, que será el primero en ser demolido • Hay unidades que ya han sido reubicadas en la sede de la Policía Local de La Paz a la espera de más movimientos

C. GOMAR / D. LÓPEZ Zaragoza

Hace días que hay un movimiento inusual en el antiguo cuartel de Mayandía de Zaragoza, donde han comenzado los trabajos en las antiguas viviendas, vacías desde la pandemia. Es el primer paso de un proyecto que se prolongará durante cinco años y que permitirá renovar por completo la que será la Jefatura Superior de la Policía de Aragón en la capital.

Inaugurado en 1945, este vetusto y viejo cuartel da cobijo a 600 funcionarios, alguno de los cuales ya han sido reubicados en otras instalaciones para poder llevar a cabo los trabajos, principalmente los de demolición, que comenzarán en noviembre. Según ha podido saber este diario, el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y la Unidad de Subsuelo y Protección Ambiental ya se han trasladado al cuartel de la Policía Local de Zaragoza de La Paz.

Precisamente, la reubicación de la plantilla ha marcado el ritmo de los trabajos, que han comenzado por las antiguas viviendas, donde se está desmontando todo el mobiliario antes de iniciar su derribo.

Con 8.509 metros cuadrados edificados, planta baja y cuatro alturas (1.591 por planta) y un semisótano de 554, este edificio ocupa todo el eje longitudinal de la calle Tomás Crespo Agüero y conecta la calle Sacramento con la de General Mayandía. Los trabajos previos en este inmueble se prolongarán casi dos meses y, una vez finalicen, se iniciará la demolición. En paralelo, el bloque de oficinas que da a la calle Mayandía, donde la antigua co-

misaría, acogerá al resto del personal del bloque existente en el ala oeste, el que linda con la avenida Anselmo Clavé. Será el último en demolerse.

Antes de proceder a esta fase, que costará 3,2 millones de euros (600.000 menos de lo previsto), primero hay que resolver otro problema: dónde se reubican los 150 vehículos rotulados y camuflados entre ellos, los coches de los zetas y las furgonetas de otras unidades de intervención— estacionados en el

Las obras de demolición se prolongarán durante un año, hasta finales de 2025 patio interior del cuartel. El espacio tiene que ser próximo a las instalaciones, pero nada se dice al respecto.

El Gobierno de Zaragoza aprobó en su sesión del 7 de junio la cesión en precario de un solar ubicado frente al número 39 del paseo María Agustín, emplazado entre la Jefatura Superior de Policía en Aragón y el museo Pablo Serrano. En principio, la Policía Nacional podría hacer uso de esta parcela durante un año aunque, todo hace indicar que se prolongará puesto que las obras de demolición y construcción del nuevo edificio durarán alrededor de cinco años.

Según fuentes de Urbanismo, el ayuntamiento aprobó la cesión y la mantiene, aunque este solar debería adecuarse porque, para empezar, no tiene acceso para los coches y requeriría de los elementos de seguridad pertinentes al tratarse de vehículos policiales. No era la única opción que se barajaba, y también entraba en los planes utilizar otro suelo de la delegación de la Agencia Tributaria en Aragón, en la calle Albareda.

Mientras, en la calle Juana Francés se han habilitado plazas de aparcamiento para motos, destinadas al uso personal de los trabajadores de Mayandía. A los vecinos no les ha hecho mucha gracia puesto que restan plazas para sus vehículos. Por no hablar del desconcierto que cunde entre ellos, pendientes de todo lo que sucede en el interior del cuartel pero, denuncian, sin información alguna de unas obras que se prolongarán años.

También en el colegio Joaquín Costa hay cierto desconcierto. Según ha podido saber este periódico, han solicitado a la empresa que se Miércoles, 18 de septiembre de 2024

### Fiestas del Pilar

## Javier Macipe y la Junta de Cofradías, entre los Hijos predilectos de este año

También serán galardonados el activista Paco Bailo, ya fallecido, y el cirujano Carlos Val-Carreres Los reconocimientos se entregarán antes del pregón

LOS NOMBRES

EL PERIÓDICO Zaragoza

Miguel Angel Gracia



encargará de la demolición de Mayandía, ACYC Obras y Servicios, que limiten el tránsito de vehículos pesados por los accesos al centro entre las 8.40 y las 9.15 horas, coincidiendo con la entrada de los escolares al colegio para evitar incidentes, algo a lo que ha accedido la adjudicataria, que iniciará la demolición en noviembre.

La duración de los trabajos de derribo será de 12 meses, y comenzarán el ala del edificio que linda con el colegio público Joaquín Costa, en el bloque residencial que da a la calle Tomás Crespo Agüero. Las máquinas -grúas, las excavadoras y dumpers-derribarán el inmueble desde dentro, no desde la calle.

Una vez que se termine esta fase comenzará la construcción de la que será la nueva Jefatura Superior de Policía Nacional en Aragón que acogerá unidades que ahora no prestan el servicio allí como la Brigada de Extranjería y Fronteras, la Brigada de Información Policía Científica, Policía Judicial y la oficina del DNI ubicada ahora en el paseo Teruel.

Cerca, en el paseo María Agustín, el edificio de la actual Jefatura continuará albergando el despacho del jefe superior de Policía e incorporará las unidades de gestión, entre ellas, el régimen disciplinario, la habilitación de las nóminas o el departamento de formación.

La junta de portavoces del Ayuntamiento de Zaragoza ha designado ya a los que serán los Hijos predilectos que serán condecorados este año durante las Fiestas del Pilar. Son el cineasta Javier Macipe, la Junta Coodinadora de Cofradías de la capital aragonesa, el cirujano Carlos Val-Carreres y el profesor y activista Paco Bailo, fallecido el año pasado. En un acto solemne se entregan cada año estas distinciones justo antes del pregón que da inicio a los festejos y en el que también se entrega la Medalla de Oro de la ciudad, que este año recae en Juan Manuel

A estas distinciones se suma la entrega del título de Hija adoptiva de la ciudad a la princesa Leonor que se le concedió a la heredera al trono de España el pasado mes de mayo.

Como es tradición, cada uno de los grupos municipales el ayuntamiento elige a una persona como Hija predilecta o adoptiva para hacerle entrega de esta distinción en el pleno extraordinario que se celebra justo antes del inicio de los Pilares. No obstante, se intenta que haya consenso con los nombres elegidos por lo que no suele trascender qué partido a elegido a qué persona. No obstante, por los nombres elegidos es fácil llegar a la conclusión de quién ha seleccionado a quién.

La propuesta de la Junta Coordinadora de Cofradías, cuya presidencia actual recae en Ignacio García Aguaviva, responde «a la puesta en valor del trabajo que realiza esta unión de las 25 cofradías y hermandades de pasión de Zaragoza», explicaron ayer desde el consistorio. En 1948, debido al aumento del número de cofradías desde 1937 que organizaban sus propios actos y procesiones durante la Semana Santa, se vio la necesidad de crear una entidad que coordinara todas ellas. A iniciativa de la Hermandad de la Sangre de Cristo, se creó la Junta Coordinadora de Cofradías.

La propuesta de Javier Macipe responde «al reconocimiento del



JUNTA COOR. DE **COFRADÍAS** 

Es la institución encargada de coordinar a las hermandades de Semana Santa



MACIPE

El cineasta ha conseguido con 'La estrella azul' llegar a la preselección de los premios Óscar



**CARLOS VAL-CARRERES** 

Se trata de uno de los mayores expertos en cirugía taurina de toda España



**PACO BAILO** 

Activista por la inclusión de las minorías, fue profesor. Falleció el año pasado

### Más premios

### Medalla de Oro para Juan Manuel Cendolla

El Ayuntamiento de Zaragoza ya comunicó la semana pasada quién será este año el destinatario de la Medalla de Oro de la ciudad, la máxima distinción que entrega el consistorio. Será Juan Manuel Cendoya (Zaragoza, 3 de diciembre de 1967), vicepresidente de Santander España, abogado del Estado, quien recibirá este galardón en reconocimiento a su trayectoria profesional, que le ha llevado a ser reconocido como uno de los hombres más influyentes del país, y a su labor de embajador de Zaragoza, promocionando y llevando el nombre de la ciudad por toda España. Es la alcaldesa, Natalia Chueca, quien tiene la potestad para designar el destinatario de este reconocimiento.

trabajo» de este director y guionista zaragozano, de 37 años, autor del largometraje La Estrella Azul. La crítica especializada y el público se han rendido ante este viaje y aventura deslumbrante de la vida del cantante zaragozano Mauricio Aznar. La cinta ya ha sido reconocida con varias distinciones, entre ellas, la del jurado ioven del Festival de Cine de San Sebastián y está preseleccionada por la Academia de Cine para representar a España en la 97 edición de los premios Óscar.

### Los méritos

El joven realizador aragonés es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. En su segundo año de carrera, realizó el cortometraje Cuídala bien, con el que ya obtuvo numerosos reconocimientos. Tal fue la repercusión y las buenas críticas con este trabajo, que Caritas Zaragoza le eligió para hacer un largometraje documental que se proyectaría en la Expo de Zaragoza 2008.

En cuanto a Carlos Val-Carreres, el consistorio reconoce su labor como uno de los mayores expertos en cirugía taurina de España. Ha sido jefe de Cirugía de la plaza de toros de la Misericordia de Zaragoza y fue director médico del hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Continúa en el ejercicio privado de la profesión y es Académico Numerario de la Real Academia de Medicina de Zaragoza.

Asimismo, y a título póstumo tras su fallecimiento el pasado año, el ayuntamiento distinguirá a Paco Bailo, nacido en Zaragoza y vecino del barrio de la Magdalena, referente en la inclusión y en la enseñanza a personas migrantes. Fue director del Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural (Carei) hasta 2012 y promovió, junto a otros profesionales, el primer encuentro de Enseñantes con Gitanos.

Hasta su jubilación, ejerció como profesor de Primaria y Adultos varios centros repartidos por todo Aragón. Además, participó en comisiones de servicios en las que abordó programas de inclusión y minorías. ■

8 | Aragón Miercoles, 18 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

### Colaboración entre capitales

## Zaragoza y Madrid unen lazos para atraer turistas en plena apuesta por el sector

Chueca presenta en la Casa de la Villa la estrategia para cautivar al visitante madrileño: dos catedrales, Goya y enoturismo

VÍCTOR RODRÍGUEZ Madrid

Separadas por poco más de 300 kilómetros y menos de una hora y media en tren de alta velocidad, ciudades casi vecinas, como las definió la alcaldesa Natalia Chueca, Zaragoza y Madrid firmaron ayer un convenio de colaboración en materia turística en un momento en que los dos ayuntamientos redoblan su apuesta por el crecimiento del sector. Bajo las vidrieras de Maumejean del Patio de Cristales de la Casa de la Villa, sede histórica del Ayuntamiento de Madrid hasta su mudanza a Cibeles, los regidores de ambas capitales, la propia Chueca y José Luis Martínez-Almeida, oficializaron el acuerdo ante un centenar de invitados entre jotas, escenas goyescas y la rúbrica de una barrica de vino en lo que sirvió también como un acto de promoción de los atractivos de la ciudad aragonesa entre los madrileños.

«No es que nos brindemos, es que estamos muy orgullosos de que Zaragoza haya pensado en nuestra

ciudad para esta puesta de largo», comenzó señalando Almeida, quien no escatimó elogios para la ciudad del Ebro. El primer edil madrileño, quien aseguró que visita Zaragoza al menos una vez al año, cuando no dos o tres, subrayó que una y otra localidad tienen muchas cosas en común, y destacó la figura de Goya, «que blasona ambas ciudades».

Además, invitó a sus conciudadanos a visitarla con tiempo. «Es muy injusto ir por la mañana en el AVE y volver por la tarde», enfatizó. «Merece varias noches y es una ciudad pujante en muchos sentidos, también en el gastronómico. Un lugar al que ir a desayunar, a comery a cenar».

### Los encantos de la capital

Chueca, por su parte, tampoco ahorró flores a su anfitrión. «Da gusto cómo acoge Madrid, con qué generosidad y solidaridad. Y si encima el alcalde es José Luis Martínez-Almeida, eso se multiplica exponencialmente», comenzó diciendo, antes de incidir en los atractivos de la capital aragonesa, una ciudad, dijo, con «ambición por compartir su le-

hecho de que se trata de la única localidad con dos catedrales, pues a la Basílica del Pilar suma la Catedral del Salvador, construida sobre el antiguo Foro romano de Caesaraugusta y que alberga capillas góticas, renacentistas y barrocas y con un destacado retablo mayor de estilo gótico. «Una nos habla de un pasado glorioso, la otra es un emblema

gado milenario».

Entre esos encantos subrayó el

y tradición», apuntó. Como Almeida, la alcaldesa incidió en la huella de Goya, de cuya muerte se cumple el bicentenario en 2028, una efeméride en tomo a la cual se podrían sustanciar iniciativas conjuntas entre las dos ciudades aún por concretar. La pintura de quien supo retratar «la majestuosidad de la corte, la crudeza de la guerra y la alegría de las fiestas populares», indicó, no se podría entender sin sus años en Zaragoza. Su figura

que nos envuelve en un manto de fe

se hizo presente en el Patio de Cristales de la Casa de Villa en forma de cuadro viviente representando una de las pinturas del artista aragonés en el Museo del Prado, La vendimia.

### El vino como atractivo

No parece una elección casual. El vino es otro de los ejes en los que Zaragoza quiere basar su estrategia turística. Lo dejó claro la alcaldesa. Con tres denominaciones de origen en la provincia, Cariñena, Calatayud y Borja, la ciudad aspira a convertirse en algo parecido a la capital mundial de la garnacha, la variedad más característica en la zona. Aparte de fomentar rutas enoturísticas desde la ciudad, se busca impulsar la celebración de jornadas y congresos y de un Festival Mundial de la Garnacha. En el ayuntamiento zaragozano esperan que la apuesta por el enoturismo atraiga a hasta 200.000 nuevos turistas al año, un 15% más de los que se reciben ahoagenda cultural de la ciudad, con una cita especialmente marcada en el calendario. El 25 de octubre, tras las Fiestas del Pilar, la ciudad acogerá el Monumental Tour, espectáculo de videomapping que combinará patrimonio, arte digital y música electrónica sobre la fachada de la Basílica del Pilar. Tras su paso por la Torre Eiffel, el montaje diseñado por el DJ Michael Canitrot llega por primera vez a España. Por la Casa de la Villa pasaron

ra. Chueca destacó también la

Ayuntamiento de Zaragoza

políticos como el consejero de Medio Ambiente y Turismo del gobierno aragonés, Manuel Blasco, así como representantes del sector turístico como el director general de Turespaña, Miguel Sanz, o de la comunicación, como Javier Moll y Arantza Sarasola, presidente y vicepresidenta de Prensa Ibérica. Natural de Zaragoza, Moll recibió hace un par de años la Medalla de Oro



La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto al de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ayer.

Movilidad

## El Bizi dejará de funcionar dos meses para renovar las estaciones

Después de la Navidad entrarán en servicio las nuevas bicicletas, si bien el despliegue del nuevo servicio se prolongará hasta finales de 2026

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza trabaja desde hace semanas en el diseño y la implantación del nuevo servicio Bizi, que sustituirá al actual a partir de principios del próxi-

mo mes de enero en su primera fase. Ya se ha trabajado de manera concreta en la definición y necesidades técnicas de las primeras 100 estaciones, que estarán situadas aproximadamente en los mismos lugares que ocupan las actuales. Además, ya se han fijado los entornos en los que se situarán el resto

de estaciones, hasta completar las 276 que integran la totalidad del proyecto. Para ello, el servicio dejará de funcionar durante dos meses.

El servicio previsto duplicará prácticamente el actual (de 1.300 bicis y 130 estaciones), con un total de 2.500 bicicletas de pedaleo asistido y 276 estaciones de anclaje. El

sistema funcionará de manera muy parecida al actual Bizi en cuanto al uso de las bicicletas y sus anclajes, aunque el acceso a los ciclos se podrá hacer con tarjeta de usuario o a través del teléfono móvil.

En estos momentos, la planificación entre el Servicio de Movilidad y la empresa adjudicataria tiene como objetivo que a principios de enero estén disponibles las primeras 100 estaciones con 1.000 ciclos. El total del contrato estaría implantado a finales del año próximo (2025).

Según el calendario previsto, el servicio Bizi actual dejará de funcionar el 1 de noviembre próximo, momento a partir del cual finaliza de manera improrrogable su contrato con el Ayuntamiento de Zaragoza. Durante dos meses de invierno, noviembre y diciembre, se procederá al desmontaje de las estaciones actuales para colocar las nuevas. Antes de ese momento ya se habrán ido avanzando los trabajos previos posibles para las canalizaciones eléctricas.

de la Ciudad. ■

Así, a principios de enero, tras las fiestas navideñas, se pondrán en marcha las primeras 100 estaciones. Es imprescindible, desde el punto de vista técnico, ese tiempo de transición entre un servicio y otro, un período que se ha minimizado todo lo posible.

El principal reto logístico para la implantación del nuevo sistema será el de las conexiones eléctricas. Tanto los servicios de Movilidad Urbana como los de Infraestructuras, entre otros, están ya trabajando desde hace meses de manera coordinada para intentar evitar cualquier retraso.

el Periódico de Aragón Miercoles, 18 de septiembre de 2024

### La unión de estaciones en el Pirineo aragonés

# La telecabina entre Astún y Candanchú funcionará en 2026 al 25% de capacidad

El proyecto se desarrollará en tres fases y no alcanzará los 2.400 pasajeros por hora hasta 2035 • Las obras se licitarán cuando se apruebe el PIGA

MARCOS CALVO LAMANA Zaragoza

Las estaciones de esquí de Astún y Candanchú estarán unidas por un telecabina en el segundo semestre de 2026, pero la infraestructura no funcionará a pleno rendimiento hasta nueve años después. El proyecto se desarrollará en tres fases y entrará en operación con 24 cabinas con capacidad para mover a 600 personas por hora. Será en 2030 cuando el volumen de esquiadores y turistas se duplicará con la construcción de un garaje y por fin en 2035 se cuadriplicará la capacidad inicial hasta un flujo de 96 cabinas que podrán desplazar hasta 2.400 visitantes por hora, la cifra con la que se ha publicitado el proyecto.

La infraestructura servirá para trasladar esquiadores desde la estación base, situada a una altura de 1.508 metros, con la de Astún, ubicada a una cota de 2.038 metros, con parada en una estación intermedia. Contará con cabinas para 10 pasajeros, con tres estaciones, y 19 pilonas de unos 50 metros de altura repartidas en dos tramos. El teleférico de movimiento unidireccional permitirá recorrer 3,6 kilómetros en poco menos de 12 minutos. Funcionará durante ocho meses al año, cuatro en el periodo invernal y



Gimeno, Blasco, Claver y Salesa, ayer en la presentación del proyecto en Huesca.

otros cuatro en el estival.

La iniciativa, que se presentó ayer a la sociedad altoaragonesa, conllevará una inversión final de 35 millones de euros, de los que 22 serán aportados por el Gobierno de Aragón, tres por la Diputación Provincial de Huesca y 10 se financian con las partidas de los fondos europeos. La previsión es que el volumen de visitantes se incremente entre 24.000 y 36.000 personas al año desde 2030, una cifra que se-

guirá aumentando hasta los 45.000 en el décimo aniversario. El mayor impacto se pretende conseguir en verano, en busca de esa desestacionalización del turismo, pues se estima que el flujo de visitantes aumente entre el 6% y el 12% en los meses de calor.

El embarque y desembarque de viajeros se realizará en las estaciones terminales, mientras que en la intermedia, se producirá el giro de las cabinas, sin apertura de puertas, si bien se dejará la posibilidad de embarque y desembarque en un futuro. La Mancomunidad Alto Valle del Aragón licitará la construcción de esta nueva infraestructura durante los próximos días, dado que espera la aprobación del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), con la intención de adjudicar la obra a finales de noviembre. Para no perder los fondos europeos, tiene que estar tramitado desde el punto de vista administrativo en un

Gobierno de Aragón

50% a 31 de diciembre de 2024, debiendo completarse el 50% restante a 31 de marzo de 2026.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, recordó ayer que el proyecto de unión de las estaciones está incluido en el Plan Pirineos, una apuesta del actual Ejecutivo que pretende «modernizar la oferta de nieve y desestacionalizar el turismo para que el Pirineo tenga más meses de temporada alta». Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, insistió en el carácter «estratégico» de la infraestructura, especialmente para el valle del Aragón pero también para toda la provincia, porque ayudará a crear empleo y asentar población.

El presidente de la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón (que

### La infraestructura, erigida sobre 19 pilonas, permitirá recorrer 3,6 km en 12 minutos

gestionará la infraestructura durante los primeros años), Álvaro Salesa, manifestó que el proyecto contribuirá a la desestacionalización del turismo y a la dinamización de la economía del territorio e impulsará el turismo de naturaleza durante todo el año de una forma constante y no sujeta a picos de demanda.

La directora gerente de Turismo de Aragón, María Jesús Gimeno, habló de un impacto económico de entre dos y cuatro millones
en una primera fase y de entre tres
y cinco en el tercer año de funcionamiento, con un impacto indirecto que podría oscilar entre tres
y seis millones y medio en función
de si se toma como referencia el
escenario más pesimista o el más
optimista.

### Plan 700 de la DGA

## Las solicitudes para rehabilitar vivienda rural pasan los 5 millones

Esta cifra supone más de la mitad de la primera convocatoria, que cubre hasta el 2026, y corresponden a una treintena de municipios

A. ARILLA Zaragoza

La convocatoria lanzada por el Gobierno de Aragón para rehabilitar vivienda en los 700 municipios de menos de 3.000 habitantes está teniendo una buena acogida en sus primeras semanas. A falta de varios días para concluir el plazo, el conjunto de las solicitudes ya supera los cinco millones de euros, con más de 30 pueblos interesados.

En global, se trata de un programa, incluido en el ambicioso Plan Más Vivienda (300 millones de inversión en seis años), que tenía una dotación de 52,5 millones, de los que ahora se había abierto una primera convocatoria por valor de 10, repartidos en tres anualidades hasta 2026, siendo la primera, la de este 2024, de unos seis millones.

Por tanto, esta primera plurianualidad ya ha cubierto más de la mitad de sus fondos, lo que no significa, eso sí, que todas las peticiones vayan a ser atendidas, ya que se estudiarán una vez cierre el plazo estipulado.

Así lo anunció ayer el consejero Octavio López, en la primera comisión del curso político en las Cortes. Una jornada que sirvió además para delimitar las líneas a seguir de su reestructurado Departamento, que ha sumado a sus anteriores competencias las de ordenación del territorio, administración local y, especialmente, despoblación. Todo ello, tras la salida de Vox de la DGA en julio, que provocó que muchas de las competencias que antes ostentaba el exvicepresidente Alejandro Nolasco fueran asumidas por el propio López. El consejero tuvo palabras de «agradecimiento» al trabajo previo de Nolasco, presente en la comisión, aunque reconoció que a

su extinta consejería le faltaba «anclaje» en lo competencial, y que aunar esas competencias junto a Vivienda, Carreteras y Transporte «tiene todo el sentido».

En cualquier caso, López reivindicó en todo momento el acercamiento con las tres diputaciones provinciales, con especial agradecimiento al presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, por dejar a un lado «sus intereses partidarios»

Darío Villagrasa, portavoz socialista, incidió en que entre la consejería de López y la de la vicepresidenta Vaquero aúnan «tres quintas partes del Gobierno». Desde el grupo popular sacaron pecho de la gestión del consejero durante este primer año, mientras que Palacín (CHA) preguntó sobre «qué va a pasar» respecto a los anuncios hechos por Nolasco. ■ 10 | Aragón Miércoles, 18 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

### AFECCIONES POR EL TEMPORAL

# París contempla ahora que el Somport permanezca cerrado hasta un año

La DGA estima los daños para el sector del transporte cercanos al millón de euros semanales • Se estudian soluciones provisionales para «varios meses»

ALBERTO ARILLA Zaragoza

Aumenta la preocupación en tomo al cierre del túnel transfronterizo del Somport, que conecta Aragón y Francia por los Pirineos, tras los daños causados por la DANA a finales de agosto. Si en un principio se hablaba de que la solución definitiva al cierre del túnel podría tardar unos seis meses, ayer ese plazo ya se ampliaba hasta un año. Así lo aseguraron desde Canfranc tanto Octavio López, consejero de Fomento de la DGA y presidente actual de la Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza Pirineos (AECT), como Clemént Servat, representante del departamento francés de los Pirineos Atlánticos y vicepresidente de la AECT. Una organización en la que están representados la Comunidad Autónoma de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca (DPH), el departamento de los Altos Pirineos y el departamento de Pirineos Atlánticos, y que se reunió ayer en el municipio pirenaico para analizar la situación.

Octavio López apostó por ir «todos a una» para poder acortar esos plazos y evitar la «ruina de multitud de negocios a ambos lados de la cordillera». López estimó los daños entre los 800.000 y el millón de euros semanales solo para el sector del transporte -se estima que usan el paso unos 300 transportistas al día-, sin atender a otros vértices del comercio y el turismo. Es por ello que insistió en la idea de que desde París pongan de su parte para «hacer lo mismo que se ha estado haciendo en la parte aragonesa, ni más ni menos». En cualquier caso, el consejero matizó que no se trata de un «ataque» al Gobierno francés, aunque considera los plazos «elevados» y un «incumplimiento flagrante de las responsabilidades».

Para ello, además, pidió el «auxilio» del Gobierno central y expresó su deseo de aprovechar los recientes contactos que se están teniendo con Moncloa para una futura bilateral entre Jorge Azcón y Pedro Sánchez para abordar también este tema. En ese sentido, López aseveró que le «consta» que



Octavio López (DGA) y Clemént Sarvet (Pirineos Occidentales), se dan la mano ayer en el paso de Somport.

Balance. Daños en varios firmes

## Aragón calcula los tiempos de las soluciones para las carreteras

Ya han pasado dos semanas desde la DANA que sacudió el norte de Aragón, aunque los daños siguen muy presentes en varias de las carreteras afectadas. En ese sentido, la DGA ha calculado los tiempos que costará darles una solución, que varían en función de los daños entre las dos semanas y los dos meses. Todas las actuaciones se van a realizar por un procedimiento de obras de emergencia y se irán aprobando conforme se tenga la valoración concreta.

La carretera más afectada es la A-1227, especialmente frente a la finca de Biscarrás, en la Sierra de Guara, donde la carretera sigue cortada debido a la desaparición de 50 metros de su longitud, con un socavón de más de 15 metros. Una vez se apruebe la solución propuesta, la DGA estima que se tardará unos dos meses para llevarla a cabo. Mientras, en otro punto, junto a Yaso, la solución tardará unas tres semanas. En estos momentos, se ha limpiado el tramo afectado y se puede circular por el carril que salió ileso.

La A-138 es otra de las carreteras más dañadas. con hasta cuatro puntos afectados entre los kilómetros 80 y 91, junto a la boca sur del túnel de Bielsa, con la carretera cortada al tráfico desde el kilómetro 82. Se está ejecutando en este punto un paso provisional para todo tipo de vehículos y se estima que este viernes se podrá poner en servicio. En la A-176, en Javierregay (cerca de Puente La Reina de Jaca), sigue sin poderse utilizar el tramo afectado por riesgo de caída al cauce y es preciso que estén en uso para la siguiente campaña de vialidad invernal. El plazo estimado para solucionarlo es de un mes. En la A-2605, entre la conexión con la A-176 y Aragüés del Puerto, por peligro de derrumbe se ha pasado la circulación por el carril más alejado con sentido alternativo. El plazo estimado de solución es de tres semanas.

Por último, la A-139 presenta afecciones desde el kilómetro 67,5 hasta el 72, con un desprendimiento de rocas muy voluminoso en el barranco de Rosec y en un tramo posterior. En este momento se sigue limpiando y evaluando los daños sobre la calzada por carretera por el arrastre de material y el depósito de piedras sobre la misma, y la solución podría estar lista en dos semanas.

tanto los diputados y senadores ar agoneses en Madrid como los dos eurodiputados, Borja Giménez Larraz (PP) y Rosa Serrano (PSOE), están trabajando «muy seriamente» para que, entre todos, puedan acortarse los plazos.

Mientras, ya están en estudio varias soluciones provisionales que, eso sí, no son definitivas. López dijo al respecto estar abierto a escuchar «propuestas» tras detallar las suyas propias, debatidas durante la tarde de ayer en Canfranc. «La realidad es que, en el mejor de los casos ambos túneles estarán cerrados unos meses y, en el peor, un año», reconocía el consejero, que hablaba de dar una «solución alternativa por el Portalet».

Una de las opciones que manejan tanto los técnicos aragoneses como los franceses es la de habilitar el paso en una dirección por la mañana y en la contraria por la tarde a convoyes de entre seis y diez camiones, espaciados en varios minutos. El problema de esta alternativa es que, en estos momentos, se están llevando a cabo obras de emergencia en la A-136, a la altura de Lanuza, para drenar y dar estabilidad a la carretera. Una obra que López calificó de «preventiva» debido al incremento del flujo de camiones por una carrete-

Octavio López llama a ir «todos a una» para que Francia acelere y recorte los plazos

ra que «no está habilitada para ello». Cabe recordar que el tonelaje máximo permitido en la carretera de Lanuza es de 20 toneladas.

Desde la DGA hablan de un plazo de unas dos semanas para poder
habilitar esta solución provisional
«porque tiene que durar unos
cuantos meses, ya que la solución
definitiva depende de Madrid y París». «Y durante esos meses, habrá
días de lluvia y días de nieve», añadía Octavio López, para posteriormente reincidir en que, junto a las
alternativas provisionales, hay que
buscar «soluciones políticas» para
que Francia acelere los plazos.

Y para esas «soluciones políticas», el consejero de Fomento del Gobierno de Aragón señaló que se implicarán «a todos los servicios» que se pueda. «No hemos venido a hacernos una foto, sino a mostrar solidaridad con la gente que lo va a pasar mal y poner en la mesa alternativas y soluciones», concluyó López. ■ el Periódico de Aragón Miércoles, 18 de septiembre de 2024 Aragón | 11

### SECTOR PRIMARIO

# Los fondos de inversión frenan el relevo generacional en la agricultura

Aragón es la tercera comunidad autónoma más afectada por la llamada 'uberización' del campo que deja sin profesionales ni propietarios al medio rural

D. CHIC Zaragoza

Los grandes fondos de inversión especulativos internacionales llevan tiempo apostando por el sector agrario como una forma de diversificar sus inversiones. Este proceso pone en peligro la supervivencia de una agricultura profesionalizada según denuncian los sindicatos, que afirman que Aragón ya es la tercera comunidad autónoma en sufrir lo que llaman «la acaparación de las mejores fincas de regadío». En toda España la compraventa de terrenos rústicos ha sufrido el último año un incremento del 20% en comparación con el 2019.

La superficie media por explotación en Aragón en 2020 fue de 53,75 hectáreas, un 17,5% más que en el censo de 2009, según los datos proporcionados por el portavoz de UAGA-COAG, Javier Fatás. En este tiempo, de forma paralela al aumento en la superficie de las fincas de cultivo, se han perdido 1.300 profesionales agrarios, la mayoría de ellos por jubilación. Esto según el estudio ¿Hacia una agricultura sin agricultores? presentado ayer en Zaragoza, que demuestra la entrada de los tentáculos de los 900 fondos de inversión que están acaparando tierras e impidiendo el relevo generacional en el sector. A este proceso lo llaman uberización porque condena el sector a la precariedad ya que los labradores pasan a ser empleados de estas grandes empresas.

La llegada de este nuevo modelo de propiedad de la tierra «pone



Un agricultor prepara la tierra en una finca de la provincia de Zaragoza.

### Gobierno de Aragón

### Más ayudas contra la sequía

La sequía «ha partido en dos a Aragón». La margen izquierda del Ebro casi no ha tenido afecciones, pero las comarcas del sur de Zaragoza y de Teruel han sufrido daños que han llevado a la ruina casi todas las cosechas del año. El consejero de Agricultura, Javier Rincón, se reunió ayer con los representantes de Asaja y UAGA como primera toma de contacto desde su llegada al departa-

mento y se mostró partidario de aumentar la partida para las ayudas urgentes que se aprobarán a final de mes. El anterior consejero, Ángel Samper, se comprometió con las entidades agrarias a repartir seis millones de euros, pero en función de los daños que valore Agroseguro el actual responsable espera «afinar el cálculo y poder cubrir «el máximo» de los daños reclamados.

contra las cuerdas a los 17.000 agricultores y ganaderos profesionalizados en Aragón, hipotecando el desarrollo del medio rural y la lucha contra el cambio climático», expresó Fatás.

Los agricultores de la comunidad temen que Aragón se convierta en un reflejo de lo que pasa en amplias zonas de Argentina o Brasil, donde los profesionales autónomos y asalariados que pueden sacar adelante a una familia han sido sustituidos por asalariados de las grandes corporaciones agroalimentarias. En principio estos fondos especulativos están centrando su mirada en las zonas donde se han modernizado los regadíos, especialmente en la provincia de Huesca y optan por cultivos intensivos o la plantación de frutales como almendros. «Los inversores solo buscan rentabilidad a corto plazo sin preocuparse sobre qué pasará con el medio rural cuando descubran otros territorios con más ventajas económicas u otros negocios mejores donde invertir», manifestó Fatás.

Los precios de las ventas que reflejan los portales especializados en fincas rústicas están «fuera del alcance» de las economías familiares y solo pueden optar a ellos las empresas. Una tendencia de mercado «que pone en riesgo el acceso a la tierra» y el relevo generacional en el campo. Desde 2009 el descenso de la población activa

### Los precios de las fincas rústicas ya están «fuera del alcance» de la economía familiar

joven en el sector agrario ha sido constante hasta bajar un 11%. En Aragón la edad media de los perceptores de ayudas de la PAC es de 60 años y solo un 10% de las explotaciones tiene titulares con menos de 40 años.

Para UAGA el problema también viene derivado de la falta de ayudas para la incorporación de nuevos agricultores, puesto que se necesita una gran inversión inicial para la puesta en marcha de una explotación agraria, algo que no supone un problema para los fondos de inversión con capacidad financiera suficiente para abordar nuevas plantaciones o procesos de tecnificación de la tierra. «Poco a poco nos estamos cargando el modelo tradicional», aseguró.

Además, la uberización, según el informe, «tiende a acelerar la degradación ambiental» siendo un factor que aumenta la vulnerabilidad del sector agrícola ante el cambio climático al desaparecer la rotación de cultivos.



Ciclo: Vivir la Música

Viernes, 20 de septiembre. A las 19:30 h.

### THOMAS KRETZSCHMAR QUARTET





Fred Léger, contrabajo







Conciertos

Centro Joaquín Roncal CAI (c/ San Braulio, 5-7. Zaragoza)
Entradas en www.fundacioncai.es, cajeros Ibercaja y taquilla del Centro Joaquín Roncal CAI
Siguenos en www.fundacioncai.es y (7) (6) (6) (8)

12 | Aragón Miércoles, 18 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

### Política educativa

## La marea verde vuelve a la calle contra unos «recortes» que Educación niega

La comunidad educativa de la escuela pública, a excepción de Csif, protagoniza hoy una protesta apenas una semana y media después de empezar el curso

A. LAHOZ Zaragoza

Apenas ha pasado una semana y media desde que comenzara el curso escolar en Aragón y las calles de Zaragoza ya van a vivir hoy (18.00 horas) la primera protesta de la comunidad educativa del año académico. La movilización, que recupera los tintes de la marea verde en defensa de la escuela pública, viene precedida por las quejas de un inicio de curso de «recortes, improvisación y caos», según los convocantes. Una sensación que no comparten en el Departamento de Educación, que ahora dirige Tomasa Hernández, desde donde defienden un inicio escolar sin tantas incidencias como el pasado. La propia Hernández preguntó hace unos días que «¿dónde están esos recortes? yo no los veo», respondió.

Sea como fuere, de entre los convocantes de la marcha de hoy, que comenzará en la plaza de España de Zaragoza y concluirá frente a la sede del Gobierno de Aragón, llama la atención la salida de Csif, que se ha descolgado de la protesta al considerar que el acto está politizado.

«Esperamos bastante participación, tanto de docentes como de familias y toda la comunidad



Una de las últimas protestas educativas ante el Departamento de Educación, el pasado mes de julio.

educativa en general», señalaba ayer Medea García, portavoz de Educación en UGT Aragón. «Solicitamos un cambio de dinámica en las políticas educativas, un cambio de rumbo en general y una mayor organización de los recursos», añadía. En este sentido, apuntaba que piden «paralizar la política de recortes de horas» de los centros educativos, así como el cumplimiento de los acuerdos con las organizaciones

sindicales de reducción horaria.

Además, desde este sindicato consideran que falta dotación de recursos para la escuela pública en cuanto a mobiliario, materiales o infraestructuras especialmente en las zonas rurales.

### Ejecutivo de Azcón

El curso en Aragón ha comenzado con algunos problemas, aunque si se echa la vista atrás no parecen más, sino menos que el año pasado cuando hubo colegios que no se terminaron a tiempo, falta de Auxiliares de Educación Especial hasta bien entrado el curso o el problema de Caneto.

Miguel Angel Gracia

Por esto mismo, la movilización de hoy puede estar más enmarcada en una queja general por la gestión del Ejecutivo que lidera Jorge Azcón y no tanto por la cuestión particular del presente curso. Entre las quejas también figura «más compromiso» con la educación inclusiva, así como la dotación de personal en los servicios provinciales «para garantizar atención al público adecuada, cumplimiento de plazos y la escolarización de los alumnos fuera de plazo», indicó García desde UGT.

Del lado del Departamento de Educación echan en falta que estas quejas les fueran trasladadas por parte de los sindicatos en la mesa sectorial previa al curso. La propia consejera Hernández criticó esta postura y tildó que la medida de salir a la calle es una forma de «instrumentalización política e ideológica».

Además de los sindicatos -salvo Csif-, entre los convocantes se encuentran Aedipta, Adiaragón, Fademur, FABZ, Fadea y Fapar, además de los parti-

### Los convocantes piden «un cambio de rumbo» en la política educativa de la DGA

dos políticos PSOE, Podemos, CHA, IU v ZeC.

El respaldo o no que tenga hoy la protesta de la comunidad educativa evidenciará hasta qué 
punto la marea verde está de 
vuelta en Aragón, un colectivo 
que durante los años de los recortes se mantuvo firme y muy unido en todas sus peticiones en defensa de la escuela pública.

«La movilización se plantea para que la comunidad educativa manifieste sus carencias y afecciones derivadas de la merma de horas que el departamento aplica al no cubrir las reducciones de horas lectivas del profesorado ni las de mayores de 55 o 60 años», indicaron ayer desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar). ■

### Acto de apertura

# La San Jorge inicia otro curso como un «activo al servicio» de Aragón

La rectora Carrascal dice que el campus «estará siempre a la vanguardia de la educación superior»

EL PERIÓDICO Zaragoza

La rectora de la Universidad San Jorge (USJ), Silvia Carrascal, destacó ayer en el acto solemne de apertura del curso 2024-2025 los 20 años de andadura «que hacen de la USJ y del Grupo San Valero un activo al servicio de Aragón», que definió como la base para «los retos futuros». Además, Carrascal avanzó que este campus privado «estará



Acto solemne de la apertura curso, ayer, en la Universidad San Jorge.

siempre a la vanguardia de la educación superior».

En el evento se invistió a los nuevos doctores de la USJ y la rectora aseguró que trabajarán por la mejora «de la calidad de la formación a través de nuevas metodologías de enseñanza, el desarrollo del potencial individual de cada estudiante, situándolo en el centro de la experiencia de aprendizaje, así como la formación de grandes profesionales». Por su parte, la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, declaró que «la institución ha demostrado un compromiso inquebrantable con la excelencia educativa».

Un progreso que, destacó, es reflejo de «su dedicación a la innovación, la investigación y la formación integral», lo que consolida a la USJ como un «pilar fundamental» de la educación en Aragón.

El presidente del Grupo San Valero, Pedro Baringo, mencionó tanto a quienes apostaron por la USJ en sus inicios como a los que han formado parte de su historia.

Para concluir el acto, el arzobispo de Zaragoza y gran canciller de la USJ, Carlos Escribano, aseguró que la USJ «tiene grabado en su ADN el valor de la educación, de la investigación y del conocimiento al servicio de la sociedad». ■ el Periódico de Aragón Miercoles, 18 de septiembre de 2024

### **Atención Continuada**

## Las urgencias del Amparo Poch, en el aire por la falta de personal

Sanidad estudia cerrar el PAC del centro de salud a partir del próximo lunes si las plazas no se cubren en el llamamiento que se hará mañana

C. GARCÍA / A. LAHOZ Zaragoza

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón estudia el cierre del Punto de Atención Continuada (PAC) del centro de salud Amparo Poch de Zaragoza (Actur Oeste) ante la falta de personal. Por el momento, la decisión de clausurar este servicio de urgencias de tarde está a la espera del llamamiento que se producirá mañana jueves, según confirmaron ayer fuentes de la consejería a este diario. Si las plazas se cubren, no habrá cambios. Si por el contrario quedan desiertas, el PAC cerrará a partir del lunes 24 de septiembre.

La decisión se debe a que faltan Médicos de Atención Continuada (MAC). Si finalmente las urgencias del Amparo Poch se cierran, la «reorganización» que prevé Sanidad pasa porque sean los propios centros de salud del sector I los que asuman estas atenciones de tarde.

Además, «se habilitará un centro de salud para curas programadas y avisos domiciliarios urgentes los sábados desde las 09.00 horas hasta las 15.00 horas», según indicaron las mismas fuentes. Por el momento, está por decidir qué punto de Atención Primaria del sector I asumirá esta tarea.

En lo que respecta a las urgencias, el Salud ha decidido que sea el hospital Nuestra Señora de Gracia (Provincial) el que las atienda para no saturar así al Royo Villanova, el centro hospitalario que, por zona, le correspondería a los pacientes del sector I. Para ello, Sanidad prevé «reforzar las plantillas» para poder asumir la demanda de urgencias.

Algunos sindicatos mostraron ayer su preocupación ante el posible cierre de la atención continuada del centro Amparo Poch. Jessica Fessenden, portavoz de Sanidad de Csif Aragón, sostuvo que «ir cerrando el PAC no es la solución» y agregó que «estos cierres puedan ir en cadena». Además, la portavoz del sindicato mantuvo que esta clausura «supone hacer diferencias entre la población de Zaragoza, porque si vivo en el Actur tengo que tener el mismo derecho que un paciente de Delicias a tener un punto PAC cerca de casa».

### Política sanitaria

### Los barrios unen fuerzas ante el «abandono» de la Atención Primaria

La FABZ inicia una campaña para revertir el «deterioro del sistema sanitario» de Aragón

Jaime Galindo

CRISTINA GARCÍA GÓMEZ Zaragoza

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) inició ayer una campaña de actuación ante el «abandono de la Atención Primaria» en Aragón, según sostuvo Ana Lasierra, responsable de la comisión de Salud. La movilización tiene como objetivo evitar la «resignación» que se ha percibido en los vecinos y revertir la situación de «deterioro del sistema sanitario». El punto final lo marcará la concentración del 26 de octubre, fijada a las 18.30 horas en la plaza Paraíso de Zaragoza con el lema Aragón por la Sanidad Pública. A la privada cero euros.

El presidente de la FABZ, Arturo Sancho, denunció las deri-



Presentación de la campaña, ayer.

vaciones a los centros privados y el incremento de conciertos y externalizaciones a la sanidad privada, que Lasierra indicó que «debilitan el sistema público».

### Salud. Vuelta al cole

EN COLABORACIÓN CON



## Los problemas visuales afectan al rendimiento escolar

Hoy en día un 10% de los preescolares y un 25% de los escolares padecen estas complicaciones

### Redacción

Ya iniciado el curso escolar, las familias han comenzado a organizar todas las tareas que conlleva el regreso a las aulas. Entre ellas, es recomendable realizar una revisión visual a los menores al inicio de curso para detectar la aparición de estos problemas y, si ya utilizan gafas, la revisión debería ser dos veces al año.

De todos es conocido que la visión es uno de los sentidos más importantes en el aprendizaje, ya que el 80% de la información que se ofrece en los centros educativos es de forma visual. Conocemos que alrededor del 10% de los preescolares (0-6 años) y el 25% de los niños de entre 6 y 16 años presentan problemas visuales, como por ejemplo la miopía, la hipermetropía o el estrabismo, problemas que pueden perjudicar sus resultados escolares.

Como profesionales de la visión, el Colegio de Ópticos-Optometristas de Aragón recomienda que los menores tengan un examen visual completo en los establecimientos sanitarios de óptica de confianza, al menos una vez al año si no tienen problemas iniciales, o bien cada 3 o 6 meses, en caso de que ya tengan deficiencias visuales.

Es muy importante prestar aten-



ción a la visión de los menores, ya que es una etapa en la que se alcanza el 100% de la agudeza visual, de la misma manera también hay que destacar que en la infancia es más fácil la prevención y la rehabilitación de cualquier alteración visual, ya que las alteraciones están menos arraigadas y la neuroplasticidad facilita una mejor y rápida compensación. Ante esta situación, el colegio de profesionales indica que «existen varios síntomas que pueden servir como voz de alarma para detectar la existencia de problemas visuales, desde las manifestaciones típicas de visión borrosa o cansancio ocular, hasta visión doble, enrojecimiento o lagrimeo, entre otros».

Los padres deben estar pendientes ante posibles problemas visuales

en los niños, sobre todo si son menores de 3 años, pero también en mayores de 6. Entre estos síntomas se encuentran: perderse y usar el dedo para guiarse leyendo un texto, entornar los ojos o ladear la cabeza para ver mejor, frotarse los párpados con frecuencia, tener mucha lágrima o alta sensibilidad a la luz, cerrar un ojo para leer, ver la tele o enfocar mejor, tener dolores de cabeza o cansancio ocular e incomodidad por el uso de dispositivos . Por esa razón, se deben evitar malos hábitos como «sentarse cerca de la televisión, ponerse muy cerca de otras pantallas como la del ordenador o no mantener una distancia prudente a la hora de leer o escribir».

Actualmente, se está produciendo un aumento alarmante de la miopía y se prevé que para el año 2050 la mitad de la población será miope. Además del uso de gafas o lentillas, el problema de estas miopías es que pueden asociarse al aumento de riesgo de algunos problemas oculares como desprendimientos o desgarros de retina, glaucoma y otros que podemos prevenir con los materiales que en estos momentos disponemos como cristales o lentillas de desenfoque periférico. 14 Aragón
Miércoles, 18 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

### LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

### JOSÉ MIÑONES CONDE

### Presidente de Mercasa

Los máximos responsables de Mercasa y la Red de Mercas de España se reúnen en Zaragoza para abordar los retos de la movilidad sostenible y la intermodalidad

## «Queremos replicar el modelo de la TMZ en otros 'mercas' para que se suban al tren»

JORGE HERAS PASTOR Zaragoza

### — ¿Cuál es el estado de salud de los mercados mayoristas?

— Muy positivo. Los resultados de la red de 24 mercas son positivos, con aumento en dividendos, ganancias y, lo que es lo más importante, en distribución de productos frescos, en toneladas de alimentos. Por lo tanto, hay que aprovechar las oportunidades que se abren ahora para seguir creciendo.

### — ¿Qué papel juegan los mercas en la distribución alimentaria?

— Por desgracia, mucha gente no conoce toda la labor que hace Mercasa y esa red de 24 mercas que gestionamos como socios de los ayuntamientos. Mueven 9 millones de toneladas de productos frescos al año. Son movimientos de más de 16 millones y medio de camiones. Y lo más importante, garantizan que la distribución de productos frescos llegue a los españoles. Un 70% de las frutas, verduras y hortalizas que se mueven en el mercado vienen de los mercas y el 50% de la carne y el pescado. En definitiva, damos de comer a 30 millones de personas.

### — El comercio de proximidad no pasa por su mejor momento, ¿le preocupa de cara al futuro?

 Sí. Hay que estudiar nuevas líneas de negocio y, sobre todo, dar a los mayoristas, a los productores, nuevas oportunidades. Ahí la hostelería juega un papel muy importante. Acercar a la hostelería a los mercas va a ser clave, de la misma forma que los mercados municipales. En este caso, hay que resolver la desventaja que existe en el tema horario. Hay que conseguir que abran por las tardes, como se ha hecho en Zaragoza, lo que nos facilitaría la entrada del producto y la competencia con el resto. Es una línea de trabajo que hay que seguir



El presidente de Mercasa, José Miñones, ayer en Zaragoza



### «No habrá problema en encontrar nuevos clientes para la parcela que dejó libre Maersk»

porque la demanda de los consumidores así lo exige.

### — ¿Cómo quiere acercarse a la hostelería?

Los hosteleros, por el horario

que tienen los mercas, no tienen la capacidad de poder ir a hacer la compra del producto. Nosotros podemos conseguir llegar a ellos utilizando la digitalización y a través de la distribución de última milla a diferentes horas del día.

### — ¿Qué supone Mercazaragoza para Mercasa?

— Es muy importante por todo lo que supone la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ). Las cifras de Mercazaragoza también son muy positivas. El resultado de 2023 ha sido el mejor de los últimos 14 años, con 1,5 millones de beneficios después del impuesto.

### — ¿Cómo ve el futuro de la TMZ tras el anuncio de la segunda fase de su última ampliación?

Miguel Angel Gracia

— Es un modelo para nosotros que nos va a servir de referencia ahora en todo lo que queremos hacer en el resto de la red. Es un proyecto de éxito que está incrementando también el número de ventas. Estamos hablando de 3.000 trenes y eso es también de sostenibilidad porque supone retira camiones de las carreteras. En concreto, evita 18.000 toneladas de emisiones de CO2. Queremos replicar el modelo de la TMZ en otros mercas para que se suban también al tren, a través de las autopistas ferroviarias.

### — ¿Cómo pueden aprovechar los mercados el impulso de autopistas ferroviarias?

— Estamos en un contacto directo con los comisionados del Corredor Atlántico y del Corredor Mediterráneo. Nuestra intención es que, a través de los ministerios, podamos trabajar en un estudio previo de cómo los mercas se pueden integrar con esas estaciones intermodales. En este caso mayoristas, pero también las empresas que se encuentran en la red, que son más de 3.300, pues pueden aprovechar el transporte a través del ferrocarril.

### — ¿Quién ocupará los suelos que quedaron libres de la última ampliación de Mercazaragoza tras la espantada de Maersk?

— En todas los mercas que he tenido la oportunidad de visitar, lo que nos estamos encontrando es una demanda de espacios. Y por ello, tenemos que establecer ya desde Mercasa un plan estratégico de ampliaciones de cada una de las instalaciones. En Zaragoza no vamos a tener problema en encontrar nuevos clientes para esa parcela. ■

## Mercazaragoza incrementa un 16% la comercialización de alimentos

La plataforma agroalimentaria cierra en 2023 su mejor resultado económico de los últimos 14 años, con 1,5 millones de beneficios

J. H. P. Zaragoza

La gran despensa de Aragón ha cerrado uno de sus mejores años. Además de los avances logrados en sostenibilidad y eficiencia, Mercazaragoza comercializó en 2023 un total de 276.685 toneladas de alimentos, un 16% más que en 2022 (238.117), es decir, 38.568 toneladas más. En relación a hace dos años, el aumento llega al 49%, frente a las 159.981 toneladas de 2021. El crecimiento viene impulsado por el mercado de frutas y verduras y, en menor medida, por el de carne. La venta de pescado, sin embargo, retrocedió.

Así se desprende de la memoria anual publicada recientemente por la sociedad pública participada por el Ayuntamiento de Zaragoza (51%) y la empresa estatal Mercasa (48,8%).

El balance pone de relieve la buena marcha del Merca también en términos económicos. La cifra de negocios se situó en 16 millones de euros, un 12% por encima de los 14,2 millones del ejercicio anterior. El 64% de la facturación corresponde a las ventas en el matadero y a prestación de servicios. La zona de actividades complementarias y del centro de negocios aporta el 18,8% de los ingresos. Le siguen el mercado de frutas y verduras (11,6%), el de pescados (3%) y el detallista (2,6%).

El beneficio antes de impuestos ascendió a más de 1,5 millones de euros (1.556.157 euros), lo que supone una mejora del 70% respecto a los 915.317 euros de 2022. Se trata además del mejor resultado neto de los últimos 14 años.

El mercado de frutas y verduras fue el más pujante, con un volumen comercializado de 205.562 toneladas, un 23,1% más. Destacó el incremento en la venta de la patata, con una alza de un 46%, hasta 86.107 toneladas, consecuencia del proceso de expansión de la empresa Patatas Górnez. Desde Mecazaragoza detectan además un cambio en la tendencia de con-

sumo de los productos de temporada. Crece la demanda de los tropicales o de contraestación, lo que permite a las empresas «mejorar el servicio al cliente ofreciendo un mayor portfolio».

Las frutas más vendidas fueron la naranja (15.321 toneladas, un 16% más), el plátano (9.917, un 16% más) y la manzana, representando un 45% sobre el total.

La peor parte se la llevo el mercado de pescado y marisco, con
una caída de la comercialización
del 6,1%, hasta 24.425 toneladas.
Desde Mercazaragoza señalan que
la tendencia decreciente del consumo doméstico de los productos
pesqueros en los últimos años «sigue siendo un problema que requiere unas medidas estructurales
por parte de las administraciones
y del propio sector».

■

Aragón | 15 el Periódico de Aragón Miércoles, 18 de septiembre de 2024

### **Audiencia Nacional**

## La Policía sitúa a Ata y Zaldúa al frente del comando que atentó en Zaragoza

Los investigadores acreditan que los dos etarras estaban al tanto de la operación que detonó una furgoneta bomba en El Corte Inglés en el año 2002

EL PERIÓDICO Zaragoza

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer que se condene a los exmiembros de ETA Mikel Carrera Sarobe, alias Ata, y Miren Itxaso Zaldúa Sahatsa, como coordinadores del comando Basajaun, al que se atribuyen cuatro atentados de la banda terrorista, entre ellos el atentado contra El Corte Inglés de Zaragoza en junio de 2002.

En la sesión declararon como peritos dos agentes de la Policía Nacional que aseguraron que la documentación «dice lo contrario» a lo sostenido por Ata durante el juicio, que aseguró que los ataques no fueron organizados ni perpetrados por el comando. En concreto, los peritos señalaron que en la documentación intervenida y que hace alusión a los ataques pueden leerse las anotaciones basa, bs o basaj. Según indicaron, estarían haciendo referencia al comando.

En este contexto, los peritos señalaron que el comando informó a sus responsables sobre las «novedades» con respecto al atentado contra El Corte Inglés. En concreto, informó sobre la «cantidad de explosivo, cómo se colocó y el vehículo que se utilizó». La fiscal aseguró que así queda «acreditada la coordinación por parte» de Zaldúa del



La banda terrorista ETA detonó 80 kilos de explosivo.

ETA dejó a tres personas heridas y numerosos daños materiales en el centro comercial

comando, a pesar de que ésta negase durante su declaración que perteneciese siquiera al propio Basajaun. Carrera Sarobe, sin embargo, sí reconoció que estuvo integrado en el mismo, pero afirmó que los cuatro atentados no fueron perpetrados por la agrupación.

La Fiscalía recordó que la declaración de sendos acusados fue

«sustancialmente» igual que la que prestaron en el juicio celebrado el pasado año por el asesinato del que fue presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad, y en el que Ata fue condenado y Sahatsa resultó absuelta. En el mismo, Zaldúa ya se definió como un «mero correo» de la banda.

La acusación que ejerce la Asociación Víctimas del Terrorismo solicitó de igual forma que se condene a sendos acusados insistiendo en que fueron coordinadores del comando y estuvieron detrás de los atentados.

Cabe recordar que la fiscal imputa en su escrito de acusación a ambos acusados varios delitos de

El Periódico

estragos terroristas, lesiones, robo de vehículo y falsedad en documento público. Por todo ello solicita 167 años de cárcel para cada uno.

En el caso de El Corte Inglés, en Zaragoza, la fiscal indica en su escrito que la explosión fue tan grande que «ocasionó un cráter de dimensiones aproximadas de cinco por siete metros de diámetro» dado que el artefacto contenía entre 70 y 80 kilogramos de explosivo. Explica que, al igual que ocurrió en la otra ocasión, se hicieron varias llamadas en nombre de la organización terrorista ETA avisando de la colocación del vehículo, si bien no se especificó «su concreta ubicación ni la hora prevista para su activación».

La bomba dejó a tres personas heridas leves y numerosos daños materiales. ■

### Valjunquera

### Investigan a un hombre por matar un gato a tiros en Teruel

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

La Guardia Civil ha abierto una investigación, ahora en manos del Juzgado de Alcañiz y la Fiscalía provincial, contra un hombre como presunto autor de un delito de maltrato animal por matar a tiros a un gato el pasado 30 de junio en el municipio turolense de Valjunquera.

La denuncia la presentó el partido animalista Pacma, tras recibir un vídeo a través de sus redes sociales en el que se apreciaba cómo una cría de gato de pocos meses se retorcía en el suelo mientras un hombre aguardaba a unos 20 metros de distancia, escondiendo un arma de grandes dimensiones en su espalda.

La formación política ha agradecido a las autoridades la implicación en el caso y pide colaboración para resolverlo.

## **C**-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

### 20 de septiembre

Biota (16663701): 07:00 A 08:00 BIOTA N°1 ERMITA SAN JOSE (DETRAS ERMITA SAN JOSE EN BIOTA), C BALTASAR GRACIAN, C CANTARERIA, C CERVANTES, C CONSTITUCION, C ERAS ALTAS, C FERNANDO EL CATOLICO, C FUENTE, C HERMANOS ARGENSOLA, C HERRERIA, C JUAN JOSE GIMENEZ, C MAYOR, C MIGUEL SERVET, C NAVA, C NUEVA, C PEÑA, C RAMON Y CAJAL, C SAN JORGE, C SAN JOSE, C SAN JUAN, C TEJERIA, C VIRGEN, C VIRGEN DEL ROSARIO, DISEMINADO ED .DISEMINADOS (BIOTA), PZ ESPAÑA (16663773): 14:00 A 15:00 BIOTA Nº1 ERMITA SAN JOSE (DETRAS ERMITA SAN JOSE EN BIOTA), C BALTASAR GRACIAN, C CANTARERIA, C CERVANTES, C CONSTITUCION, C ERAS ALTAS, C FERNANDO EL CATOLICO, C FUENTE, C HERMANOS ARGENSOLA, C HERRERIA, C JUAN JOSE GIMENEZ, C MAYOR, C MIGUEL SERVET, C NAVA, C NUEVA, C PEÑA, C RAMON Y CAJAL, C SAN JORGE, C SAN JOSE, C SAN JUAN, C TEJERIA, C VIRGEN, C VIRGEN DEL ROSARIO, DISEMINADO ED. DISEMINADOS (BIOTA), PZ ESPAÑA

Cuarte de Huerva (16759621,16760431,16760453): 05:00 A 15:00 C FONTANA DE TREVI, C FORO ROMANO, C FUENTE TRITON, C ISLA TABERINA, C TRASTEVERE, CALLE CIRCO MÁXIMO (CUARTE DE HUERVA), CALLE COLISEO (CUARTE DE HUERVA), CALLE ISLA TIBERINA (CUARTE DE HUERVA), CALLE PALACIO FARNESE (CUARTE DE HUERVA), CALLE SECTOR UA 5.2 PG. EL PLANO (CUARTE DE HUERVA), CALLE TERMAS DE CARACALLA (CUARTE DE HUERVA), SECTOR 5.2 EL PLANO (CUARTE DE HUERVA)

Villanueva de Gállego (16757387): 07:00 A 08:00 CDT-C.S. VILLANUEVA 19 (VILLANUEVA DE GALLEGO EN VILLANUEVA DE GALLEGO)

Zaragoza (16536053): 00:00 A 07:00 AV ALCALDE CABALLERO, C JAIME FERRAN, COGULLADA E.T.D. (JAIME FERRAN 20 EN ZARAGOZA) (16607461): 00:00 A 06:00 C LUIS BERMEJO, C VAZQUEZ DE MELLA, C VIOLANTE DE HUNGRIA, CDT-ISABEL LA CATOLICA (C/ ISABEL LA CATOLICA, N.º 2, ZARAGOZA), PQ GRANDE JOSE ANTONIO LABORDETA, PS ISABEL LA CATOLICA, PZ EMPERADOR CARLOS V (16760585): 08:00 A 12:00 FARO U.S.A. (MONTES DE VALMADRID EN ZARAGOZA)

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico. TELÉFONO DE AVERÍAS: 900849900

### Inseguridad en el medio rural

### Cuatro detenidos por robar en la estación de tren de Alhama

Los arrestados tienen entre 21 y 47 años, estaban disfrazados de trabajadores de Renfe y Adif, y residen en la comunidad de Madrid

EL PERIÓDICO Zaragoza

La Guardia Civil de Alhama de Aragón arrestó el viernes a cuatro personas tras ser sorprendidas sustrayendo efectos del interior de una caseta de campo del municipio, en las inmediaciones de la estación de ferrocarril.

Los cuatro detenidos estaban disfrazados con prendas de Renfe y Adif que habían robado previamente. En la inspección de las furgonetas con las que se habían trasladado se hallaron varios efectos robados, en los que se incluían

cuatro aires acondicionados, un termo, dos motores y varias cajas de herramientas.

El aviso partió de un vecino que comprobó los movimientos sospechosos de los detenidos. Todos son de nacionalidad española, con edades comprendidas entre los 21 y 47 años, y residentes en Madrid. ■



el Periódico



Finca La Barca es la excelencia en la elaboración de aceite de oliva ahumado. Este es la base de todos sus productos: alioli, pimientos del piquillo y bacalao, entre otros. Descúbrelos en esta selección ideal para los amantes del gourmet.

### **ESTE PACK INCLUYE**



ahumado Finca La Barca 250 ml

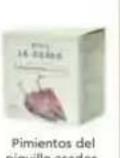

piquillo asados a la leña Finca La Barca 255 g



de oliva ahumado Finca La Barca 120 ml



Salsa picante ahumada La Chinata



100 ml



Pimentón ahumado dulce La Chinata 70 g



Bonito del norte Ortiz en aceite de oliva 220 g



Cristalinos integrales Espiga Blanca 120 g



Mini chapata de olivas gourmet Espiga Blanca 80 g





Marqués de Cáceres Excellens Reserva 2018



de Cáceres Excellens Rosé 2023





en aceite Finca

La Barca 120 g





Miércoles, 18 de septiembre de 2024

### **Territorios**

## Las patronales de Teruel, Cuenca y Soria urgen bonificar el coste laboral

Las organizaciones empresariales comunicaron ayer al Gobierno sus proyectos de desarrollo empresarial para crear empleo en los tres territorios

EL PERIÓDICO Soria

Los responsables de las organizaciones empresariales de Soria, Teruel y Cuenca elevaron ayer al Gobierno sus proyectos en materia de conectividad y desarrollo empresarial para generar empleo en estos territorios. También solicitaron una mayor implicación del Ejecutivo con un aumento de hasta el 20% en la bonificación del coste laboral, la máxima que permite la Unión Europea.

La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) mantuvo ayer una reunión telemática con la nueva directora general de Políticas contra la Despoblación, Ana de los Ángeles Marín Andréu, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la que evidenciaron los graves problemas que sufren sus provincias.

El encuentro digital que se produjo ayer ha permitido al lobby SSPA proponer diferentes proyectos para mejorar la distribución de los fondos europeos, la conectividad y las telecomunicaciones, así como las necesidades de vivienda, medioambiente e inmigración.

En este empeño, la Red SSPA explicó a la nueva directora su propuesta 5 for Rural, un plan don-



Los presidentes de CEPYME, CEOE Y CEAT Teruel, en una imagen de archivo.

de las áreas afectadas por la despoblación se convierten en territorios inteligentes y se generan nuevas oportunidades empresariales y laborales para la población de estas zonas.

Además de esta iniciativa, los responsables de la SSPA expusieron ayer a la dirigente ministerial un proyecto de sandbox, un entorno controlado de pruebas que permite llevar a la práctica proyectos tecnológicos de innovación en el sistema financiero para Soria, Cuenca y Teruel. Para ello sería necesario que estos tres territorios contaran con una legislación diferente.

La Red SSPA también aprovechó el encuentro digital de ayer para expresar su preocupación ante el escaso impacto que están teniendo las ayudas de funcionamiento.

Así, solicitó nuevamente al Reto Demográfico una mayor implicación para conseguir que el Gobierno aumente su intensidad hasta el 20% del coste laboral total que permite Europa. Junto a esta reclamación, Foes, CEOE-CEPYME Cuenca y CEOE Teruel pidieron unas ayudas de funcionamiento que contemplen la equiparación entre las empresas existentes y las de nueva creación a la hora de recibir la bonificación.

En este sentido, las organizaciones de Soria, Cuenta y Teruel también solicitaron ayer la inclusión en ellas de los autónomos y la eliminación de las diferencias en el porcentaje de aplicación en función de los habitantes de los municipios. ■

### Sierra de Albarracin

### La revuelta de la España Vaciada trazará su Plan de Acción en Albarracín

EL PERIÓDICO Zaragoza

CEOE Teruel

La Revuelta de la España Vaciada celebrará del 20 al 22 de septiembre la sexta Asamblea General de la federación de asociaciones en la localidad turolense de Albarracín, donde trazará su próximo Plan de Acción anual. Este encuentro reunirá a representantes de 13 provincias para trazar su Plan de Acción anual y fortalecer la lucha contra la despoblación, según señala la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel en una nota de prensa.

Durante la asamblea se debatirán cuestiones clave como el fortalecimiento de la red, la presencia pública, el diálogo institucional y la comunicación estratégica. Asimismo, las plataformas y entidades tendrán la oportunidad de presentar sus preocupaciones y propuestas específicas.

El encuentro también reunirá a representantes políticos de 
diversos movimientos para fomentar la colaboración, como 
Teruel Existe, Aragón Existe, 
Soria ¡YA!, Jaén Merece Más, 
España Vaciada y Cuenca Ahora. Todo ello para llegar a unas 
conclusiones que se presentarán en una rueda de prensa el 
domingo, donde también se 
anunciará la próxima acción de 
Yo Paro por mi Pueblo. ■

El Periódico

### Cinca Medio

## El 'codetazo' infantil marca el inicio de la fiesta de San Mateo en Monzón

Como en ediciones anteriores no se permitirá el consumo de alcohol durante la celebración de este acto dedicado a los más pequeños

EL PERIÓDICO Zaragoza

Las fiestas de San Mateo de Monzón de arrancan hoy por todo lo alto a las 12.00 horas con el codetazo infantil, que dará inicio a las actividades para los más pequeños del municipio. Por la tarde, tendrá lugar la ponida de la pañoleta a las 19.30 horas, el pregón y lanzamiento del cohete oficial a las 20.00 horas y, a continuación, desfile de carrozas a las 21.00 horas.

El codetazo infantil es uno de los actos más esperados por los niños de la ciudad ya que está organizado para ellos. Un año más será Civi Civiac el encargado de animar el inicio de las fiestas con una cuenta atrás y el lanzamiento de confetis y globos con los colores de la bandera de Monzón (rojos y azules).

Posteriormente habrá un recorrido por las calles de la ciudad al



Imagen de archivo de una edición anterior del 'codetazo' infantil.

ritmo de las charangas y con los gigantes y cabezudos.

Este año se vuelve a prohibir el consumo de alcohol en el codetazo

infantil y habrá controles a la llegada a la Plaza Mayor. El incumplimiento de esta norma será sancionado. ■

### **Bajo Aragón**

### Alcañiz reabre al tráfico la calle Pruneda con su sentido habitual

EL PERIÓDICO Zaragoza

La calle Pruneda de Alcañiz, que en el periodo estival cerró al tráfico de vehículos, vuelve a abrirse hoy para el paso permanente, recuperando así los sentidos de circulación habituales.

Así lo ha decidido el Ayuntamiento de Alcañiz debido al aumento de circulación en la zona por la proximidad de varios centros escolares y el inicio del período lectivo la pasada semana.

Además, la ciudad necesita vías que descongestionen
el tráfico en su núcleo urbano, en el que coinciden actualmente varias obras de
envergadura acometidas por
el Gobierno de España
(N232a, N232b y N211a), el
Gobierno de Aragón (vial de
acceso al nuevo hospital) y el
propio consistorio alcañizano
(vial y consolidación de PuiPinos).

Con la reapertura de la calle Pruneda y la reordenación de la zona se cambian 18 señales, tanto de tráfico como informativas, que lleva a cabo el personal de la brigada municipal.

El cambio supone restituir la circulación a la situación habitual, con lo que esta vía recupera su tráfico en sentido de salida de la población y, a su vez, la calle del Teatro—conocida popularmente como subida del Teatro—vuelve a ser acceso a la plaza de España. No obstante, todo el tráfico de la zona se verá afectado.

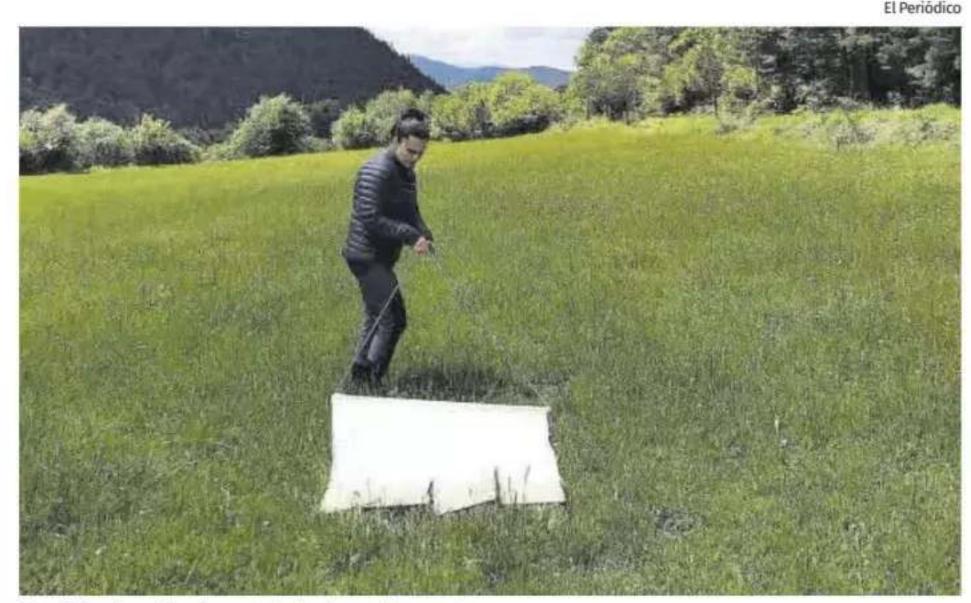

Una de las investigadoras, trabajando en el proyecto.

### Provincia de Huesca

## Nace la primera red de vigilancia de garrapatas en el Pirineo

Se trata de un proyecto transfronterizo, financiado con casi 900.000 euros, con el fin de mejorar las políticas de salud pública de Aragón

EL PERIÓDICO Zaragoza

Un equipo de investigadores, liderado por la Universidad de Zaragoza, ha lanzado el proyecto PyrTick, la primera red transfronteriza de vigilancia de garrapatas en el Pirineo para comprender y anticipar los riesgos asociados a la picadura de estos ácaros en este territorio. Financiado con cerca de 890.000 euros por el programa Poctefa, este innovador proyecto tiene como objetivo mapear la distribución de garrapatas y los patógenos que transmiten en este ámbito, abordando los riesgos asociados a la salud pública y el cambio climático.

Javier Millán, doctor en Veterinaria e investigador ARAID en el Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), lidera el proyecto y destaca la relevancia del estudio, el primero, «exhaustivo» sobre la presencia de garrapatas y patógenos en el entorno pirenaico y cuyo objetivo es «crear una red de vigilancia que trascienda fronteras políticas, permitiéndonos abordar de manera integral una amenaza para la salud que no conoce límites geográficos».

El enfoque innovador de PyrTick incluye censos sistemáticos de garrapatas en diversos hábitats del Pirineo occidental tanto de España como de Francia, el uso de sondas climáticas para correlacionar datos ambientales y la creación de mapas predictivos bajo diferentes escenarios de cambio climático. Estos mapas permitirán anticipar la presencia de garrapatas, facilitando a las autoridades sanitarias la imple-

mentación de medidas preventivas más eficaces, explican fuentes de la Universidad de Zaragoza en una nota de prensa.

El proyecto, que arrancó en marzo de 2024, ya está en su fase de trabajo de campo, con recolección de garrapatas en distintas altitudes y ecosistemas del Pirineo. Además, se estudia el papel de la fauna local en la propagación de estos parásitos. Los investigadores también planean sensibilizar a la población local y escolar sobre la importancia de este trabajo, mediante la instalación de carteles informativos y la visita a escuelas rurales para sensibilizar a los niños y niñas. Sus resultados de PyrTick influirán directamente en las políticas de salud pública y gestión ambiental de Aragón y el Pirineo, y podrían servir de modelo para otras regiones europeas.

### Territorio

### Aprobada una moción para mejorar la financiación comarcal

EL PERIÓDICO Zaragoza

Las Cortes de Aragón aprobaron ayer la moción para mejorar la financiación de las comarcas, presentada por Aragón-Teruel Existe en la Comisión de Foment. El diputado Joaquín Moreno, quien defendió la propuesta, remarcó la necesidad de «dotar de medios técnicos y de recursos económicos» a las comarcas para que «puedan costear sin problema los servicios que prestan».

Moreno resaltó la necesidad de actualizar el modelo de financiación de las comarcas ya que, a lo largo de los treinta años desde su creación, «han visto cómo iban bajando sus presupuestos». El diputado turolense insistió en reforzar estas instituciones dada «la importancia estratégica que tiene el modelo comarcal para vertebrar un territorio despoblado como es Aragón». Moreno también incidió en que las comarcas deben contar con «una financiación adecuada, segura y estable» para llevar a cabo sus funciones, y que «no pueden estar al arbitrio de subvenciones ocasionales ni de financiación según criterios o afinidades políticas».

Además, destacó su potencial como «agentes de innovación económica y de desarrollo». «El sistema de comarcalización de Aragón es un modelo para España», añadió el turolense, para instar a desarrollar lo reforzando «la identidad comarcal». Como primer paso, Moreno pidió realizar un «informe técnico» para analizar la eficacia del modelo.





COCHE DEL AÑO DE LOS LECTORES

SEPTIEMBRE

Entra en la web o escanea el código:



https://neomotor.epe.es/coche-ano-lectores

■ PRENSA IBÉRICA

el Periódico de Aragón Miércoles, 18 de septiembre de 2024 Especial | 19

### ZARAGOZA ACOGERÁ LA II JORNADA INTERNACIONAL SOBRE ACUICULTURA EL 26 DE SEPTIEMBRE

# Acuicultura, una actividad sostenible muy arraigada en Aragón

Esta práctica, que consiste en el cultivo en el agua de animales y algas, es esencial para disponer de pescado de la mejor calidad y contribuye a impulsar la riqueza de las comunidades locales

#### Alexia Pavón

Aragón es una tierra conocida por ser una gran productora de alimentos de calidad. No solo por ser una potencia en el ámbito de la agricultura y la ganadería, sino también por ser una zona que alberga una importante tradición acuicola. De hecho, el primer establecimiento acuícola de España se instaló en el Monasterio de Piedra en 1897 y, desde entonces, esta actividad ha echado raíces en nuestra comunidad, convirtiéndose en un referente del sector tanto en investigación y producción, como en desarrollo e innovación.

La acuicultura es el cultivo en el agua de animales y algas mediante técnicas encaminadas a hacer un uso más eficiente y sostenible de los recursos naturales para obtener alimentos de alta calidad sin dañar el entorno natural. A lo largo de toda la geografía española, existen 5.100 instalaciones que se dedican a ello, distribuidas por prácticamente todas las comunidades autónomas. Además, más allá de su contribución al desarrollo del sector, son muchas las personas dedicadas a esta profesión, convirtiendo Aragón en una de las comunidades más relevantes dentro de la acuicultura actual, especialmente en los entomos rurales.

Un dato que ejemplifica este liderazgo es la producción de trucha arcoiris. En cifras sacadas del Informe Anual de Acuicultura de 2023, España produjo un total de 16.328 toneladas de este pescado, siendo Aragón uno de los principales productores junto a otras comunidades como Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha y Asturias.

Dada esta relevancia, Apromar, la Asociación Empresarial de Acuicultura de España, organiza el próximo día 26 de septiembre la jornada Acuicultura en mi localidad ¿Sí o no? Il Jomada Internacional sobre acuicultura, sostenibilidad y desarrollo local. El propósito de este encuentro es dar a conocer a distintas autoridades y representantes de instituciones públicas el importante papel que tiene la acuicultura española, como una actividad clave en el desarrollo rural e imprescindible para la alimentación sostenible y saludable de todos, y cómo este sector es referente en calidad y sostenibilidad a nivel mun-

La jornada, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca



Aragón es una zona que alberga una importante tradición acuícola, con instalaciones para el desarrollo, producción e innovación.



Gracias a esta actividad disponemos de pescado fresco para todos a diario.

y Alimentación, tendrá lugar en Zaragoza en el centro Mobility City y contará con unos ponentes de excepción: Aurora de Blas, directora general de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Houssam Hamza, responsable de acuicultura de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de FAO; Gunter Pauli, divulgador y autor especializado en sostenibilidad y circularidad, creador del concepto Economía azul y Quique Dacosta, chef de renombre con tres Estrellas Michelin. El encuentro concluirá con un showcooking en directo con el chef de una Estrella Michelin, Eduardo Salano-

### Una medida para evitar la despoblación

A nivel internacional, España es una de las regiones a la cabeza en el continente europeo en lo que respecta a cosecha acuícola. Según los últimos datos de Apromar, nuestro país es líder dentro de la Unión Europea en volumen de producción anual con 327.309 toneladas, datos que no serían posibles sin los 8.000 kilómetros de costa y las aguas que bañan el territorio y, sobre todo, gracias a los 12.500 profesionales que trabajan en el sector.

Pero, sobre todo, no podemos olvidar los 9 grandes ríos que conforman la riqueza hidrográfica de España, además de sus lagos, embalses y ríos afluentes. Gracias a todo ello surge la acuicultura continental, es decir, la actividad de cultivo que se realiza en agua dulce para poder desarrollar la cría de especies que habitan en agua de río como la trucha arcoíris y el esturión. En concreto en España, el clima y la orografía del país hacen de éste un territorio idóneo para la acuicultura continental, contando con un total de 166 establecimientos dedicados a ello en todo el país.

Por esta razón, la jornada se enmarcará dentro de este tipo concreto de acuicultura que es la continental, que además es muy propia de Aragón, y planteará una serie de reflexiones sobre la importancia del desarrollo de esta actividad dentro de las localidades de nuestra comunidad, no solo por la importancia social que tiene la acuicultura en nuestro territorio, sino también por las oportunidades de desarrollo que puede brindar a las comunidades locales.

Y es que la acuicultura continental, además de una acción productiva eficiente e imprescindible para una alimentación saludable, es una actividad que, por sus características, solo puede realizarse en entornos rurales. Este aspecto convierte el trabajo en una gran oportunidad para las pequeñas localidades de generar empleo de calidad y estable, que además enriquece, dinamiza y robustece toda la economía local, generando mayor tejido social, empresarial y cultural. Todo esto la convierte en una actividad que ejerce de salvaguarda, con el objetivo de mitigar que la población tenga que emigrar en busca de oportunidades.

### La sostenibilidad como prioridad

Lo que mucha gente desconoce es que gracias a la acuicultura hay pescado para todos. Es decir, gracias a esta actividad, podemos encontrar pescado fresco cada día, y durante todo el año, algo que sería un lujo para pocos si solo dependiera de la pesca. Sin embargo, no es solo una práctica que permite un aumento de la disponibilidad de pescado (además de lo que se consigue mediante la pesca), sino que es también una actividad sostenible que permite obtener este alimento tan necesario para nuestra dieta sin dañar el entorno.

La acuicultura es actualmente la forma más eficiente de obtener alimentos frescos y naturales de alta calidad nutricional en cuanto al uso de recursos y el impacto en el medio. De hecho, en España la acuicultura tiene menor huella de carbono que la mayoría de ganaderías terrestres. Además, prácticamente no consume agua, teniendo una de las menores huellas hidrica de todo el sistema alimentario.

Por otra parte, toda el agua utilizada por la acuicultura continental es devuelta integramente, en las mismas o mejores condiciones, al cauce original del río donde fue tomada. Además, gracias a la economía circular, la acuicultura en España también es un productor neto de proteína de pescado, ya que produce más pescado del que utiliza para alimentar a las especies piscívoras. Un ejemplo claro es el caso de la trucha arcoíris, ya que necesita solo 180 gramos de pescado de pesquería para obtener un kilo de pescado de acuicultura.

Todo esto hace de la acuicultura una actividad imprescindible en España, no solo porque proporciona pescado fresco, sabroso y seguro para que toda la población pueda disfrutar de este alimento esencial, sino también porque lo hace de forma sostenible y responsable con el medio ambiente y los recursos naturales.

5 9 Z 4 3 1

8 7 8

### Sudokus

|   |   |   |   |   | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 6 |   | 3 |   |   |   |
|   | 8 |   |   |   | 1 | 2 |   |
|   |   |   |   |   | 3 | 7 | 6 |
|   | 9 | 2 | 1 |   | 8 |   |   |
| 3 |   |   | 7 |   |   |   |   |
|   |   | 7 |   |   |   |   | 5 |
| 8 |   |   |   | 9 |   |   |   |
|   |   | 1 |   |   | 6 |   |   |

|   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |   | 2 |   |   | 8 |   | 5 |   |
| 9 | 1 |   | 5 | 7 |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 1 | 7 |   |   | 9 |
|   | 5 |   | 9 |   |   |   |   | 6 |
| 6 |   |   |   |   |   |   | 8 |   |
|   |   | 8 |   | 9 |   |   |   | 5 |
| 4 |   |   |   |   |   | 8 | 2 |   |
|   | 6 |   |   | 3 |   |   |   |   |

|   |      | 7 | 8 |   | 9 |   |   |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
|   |      |   | 4 |   |   | 7 | 1 |
| 3 |      |   |   |   |   | 8 |   |
|   |      |   | 9 |   | 4 | 1 |   |
|   | 1    | 2 |   | 6 |   |   |   |
| 7 |      |   |   |   |   |   | 3 |
|   | - /3 |   | 7 |   | 5 |   | 8 |
|   | 6    | 3 |   |   |   |   | 4 |
|   | 6    |   |   | 4 |   | 6 |   |

| Þ                                                        | 1   | ε   | 9   | 8   | 9    | 1  | 2   | 6    |     | 1   | 6 | L | 1 | 8  |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|------|-----|-----|---|---|---|----|
| 9                                                        | 2   | 1   | L   | 6   | 3    | ç  | Þ   | 8    |     | 3   | Z | 8 | 9 | 9  |
| 8                                                        | 9   | 6   | Þ   | 1   | 3    | L  | 3   | 9    |     | g   | 1 | 9 | þ | 6  |
| z                                                        | 1   | 8   | 6   | S   | L    | Þ  | 9   | E    |     | L   | 8 | 1 | 9 | 2  |
| 3                                                        | þ   | ç   | 8   | 9   | Į.   | 2  | 6   | 7    |     | 9   | t | 3 | £ | 8  |
| 6                                                        | 9   | 1   | £   | 2   | Þ.   | 8  | Į.  | g    |     | 6   | 3 | 9 | L | L  |
| 9                                                        | ε   | 2   | Ļ   | L   | 9    | 6  | 8   | P    |     | 8   | 9 | * | 3 | 1  |
| L                                                        | 8   | 1   | 2   | 3   | 8    | 9  | g   | 1.   |     | 1   | 9 | 6 | 8 | 9  |
| ī                                                        | 8   | 9   | 9   | *   | 6    | ε  | 1   | 5    |     | 3   | L | ε | 6 | 2  |
|                                                          |     |     | 36  |     |      | -  | 115 |      |     |     |   |   |   | 90 |
| e e                                                      | Her | ne! | las | ca  | sill | as | var | cias |     | 6   | 9 | 1 | 2 | 5  |
| le                                                       | los | re  | cu  | adi | ros  | de | 9   | (9   |     | P   | 2 | 1 | 8 | 9  |
| cuadrados, con cifras del                                |     |     |     |     |      |    |     | 8    | 3   | 9   | 6 | 4 |   |    |
| 24.7.4 (7.40)EV (2.47.4 (2.40)EV (1.17.4 (2.40)EV (2.40) |     |     |     |     |      |    | 10  | 6    | 9   | 9   | ı |   |   |    |
| I al 9, sin repetir ningún                               |     |     |     |     |      |    |     | 1    | 9   | 8   | 9 | ε |   |    |
| número en una misma                                      |     |     |     |     |      |    |     |      | 1 7 | 1   |   | 1 | 6 |    |
| IU                                                       | ı.e |     |     |     |      |    |     |      |     | 1 4 |   |   | - | -  |

columna, o una subcuadrícula de 3x3

### Seis diferencias





Diferencias: I. La pata del gato està movida. 2. El pie de ella es distinto. 3. El farol està movido. 4. El pulgar està movido. 5. La ventana es más grande. 6. La valla es

### Crucigrama

HORIZONTALES.-1: Verja pequeña que se pone en el umbral de algunas casas para reservar el portal del libre acceso del público. Poner llano algo.-2: Desocupado, inactivo. Siente gratitud.-3: Propietaria. Equivocación. Prefijo que significa reunión, cooperación o agregación.-4: Porción de tierra rodeada de agua por todas partes. Ocasionaba, acarreaba. Introduje.-5: Negación castiza. Ave rapaz nocturna, similar a la lechuza. Cestas para echar la pesca.-6: Cólera. Fundamento, apoyo principal de algo. Traspasado, transferido.-7: Preposición. Habite. Perfil, contorno de una figura.-8: Tono sentado y suave que da el tiempo a las pinturas y a otros objetos antiguos. Salitre. En romanos, cinco.-9: Sensación, impresión. Adquisición. Símbolo del neón.-10: La de allí. Celentéreo marino con forma de sombrilla. Preposición que denota el medio, modo o instrumento que sirve para hacer algo.-11: Pronombre personal antiguo. Conjunto de granos diminutos contenidos en las anteras de las flores.-12: Símbolo del europio. Finlandeses, Así sea.-13: Disminuirá. Acción y efecto de lavar.-14: Argumento a favor o en contra de algo. Listas o espabiladas.-15: Terreno orientado al sol. Despistada, distraída.

VERTICALES.- 1: Afán excesivo de riquezas. Cereras.-2: Imputar a alguien algún delito, culpa, vicio o cualquier cosa vituperable. Joven travieso y a menudo pobre y andrajoso.-3: Labor en hueco sobre metales preciosos, rellena con un esmalte negro. Afable, complaciente, afectuoso. Artículo contracto.-4: Aguardiente de graduación alcohólica muy alta. Distinta de aquella de que se habla. Huida, escapada.-5: La de ahí. Destapaba un recipiente. Cortan en trozos muy menudos.-6: Artículo neutro. Trasladan algo al lugar en donde se habla. Artíficio o astucia con suavidad o halago.-7: Símbolo del amperio. Épocas. Aumentó la velocidad.-8: Nacidos en Arabia. Ciudad de Ucrania. Número neperiano.-9: Ácido. Abreviatura de después del mediodía.-10: Parte delantera de la nave. Sujetapapeles. Calzoncillo ajustado que cubre el cuerpo desde debajo de la cintura hasta las ingles.-11: Hogar o fogón. Neutro, imparcial. Aquí.-12: Abreviatura de anno domini. Parte sólida de los árboles cubierta por la corteza. Limpian algo con agua u otro líquido.-13: Precisó, requirió. Pieza principal de una casa.-14: Limitada. Cosa nueva.-15: Flojo, dejado o detenido en la resolución o determinación de algo. Tóxica.

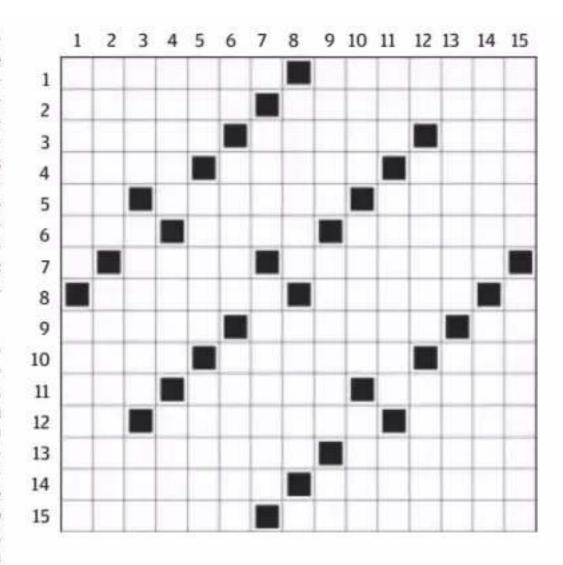

Solución sólo horizontales.-1: Cancela. Aplanar.-2: Ocioso. Agradece.-3: Dueña. Error. Com.-4: Isla. Traia. Mett.-5: Ca. Cárabo. Nassas.-6: Ira. Base. Cedido.-7: A. More. Silueta.-8: Pátina. Nitro. V.-9: Vibra. Compra. Ne.-10: Ella. Medusa. Con.-11: Lle. Poien. Llave.-12: Eu. Fineses. Amén.-13: Reducirà. Lavado.-14: Alegato. Picaras.-15: Solana. Empanada.

### Olafo el vikingo Por Chris Brownie





### **Ajedrez**

Las blancas juegan y ganan



Solución ajedrez: 1-Cg6+, Rg8; 2-Df8+, Txf8; 3-Cde7++

### **HORÓSCOPO**

ARIES 21 MARZO A 19 ABRIL

Para encontrar las soluciones que busca lo 
único que precisa es un poco de soledad.

Estará después más tranquilo y dispuesto para salir 
con sus amigos o familiares y pasarlo bien.

► Su trabajo se verá recompensado. Procure ser realista con sus posibilidades y no deseche las opiniones ajenas que parezcan válidas. La velada se prevé plena de romanticismo.

Logrará que su trabajo se desarrolle de acuerdo con sus deseos. Abrirse a los demás le abrirá también a usted muchas puertas. Vigile sus gastos. Vida afectiva plena y gratificante.

CÁNCER 21 JUNIO A 22 JULIO

Resolverá con facilidad cuantos problemas le surjan en su trabajo. En una reunión familiar no saque a relucir cosas pasadas, aunque le cueste esfuerzo, ya que podría abrir viejas heridas.

► Hoy el ambiente será propicio para limar asperezas y clarificar situaciones en su trabajo. No se deje nada por decir, pero hágalo con el tacto. En el terreno afectivo todo será armónico.

VIRGO 23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE

➤ Su buen juicio y capacidad de diálogo resultarán muy efectivos en su trabajo, donde conseguirá apuntarse buenos tantos. En los temas familiares siga al pie de la letra su criterio.

LIBRA 23 SEPTIEMBRE A 22 OCTUBRE

➤ Jornada laboral tranquila. Tendrá
profundos pensamientos pero sabrá
expresarlos con brillantez. En el plano familiar hay
algún tema del que no le conviene desentenderse.

► Sus responsabilidades profesionales serán de importancia, pero estará en disposición de afrontarlas con éxito. A última hora del día negocios y diversión no conjugarán bien.

SAGITARIO 22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE En temas de trabajo el día resultará un tanto complicado, pero si mantiene el equilibrio podrá acabarlo de forma satisfactoria. Sea sincero con su pareja y evitará malos entendidos. CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE A 19 ENERO

► Su notable capacidad de percepción le permitirá gozar de una situación privilegiada en sus relaciones laborales. Si dedica algún tiempo al estudio le compensará con creces.

ACUARIO 20 ENERO A 18 FEBRERO

Hoy podría pesarle demasiado su
responsabilidad laboral y necesitará buscar
una válvula de escape, pero vigile sus gastos. En sus
relaciones amistosas acentúe la tolerancia.

PISCIS 19 FEBRERO A 20 MARZO

▶ La buena marcha de su trabajo y la falta
de problemas pueden conducirle a bajar la
guardia y a dormirse un poco en los laureles. La
franqueza será su mejor aliada en la amistad.

el Periódico de Aragón Miércoles, 18 de septiembre de 2024

### **El tiempo**

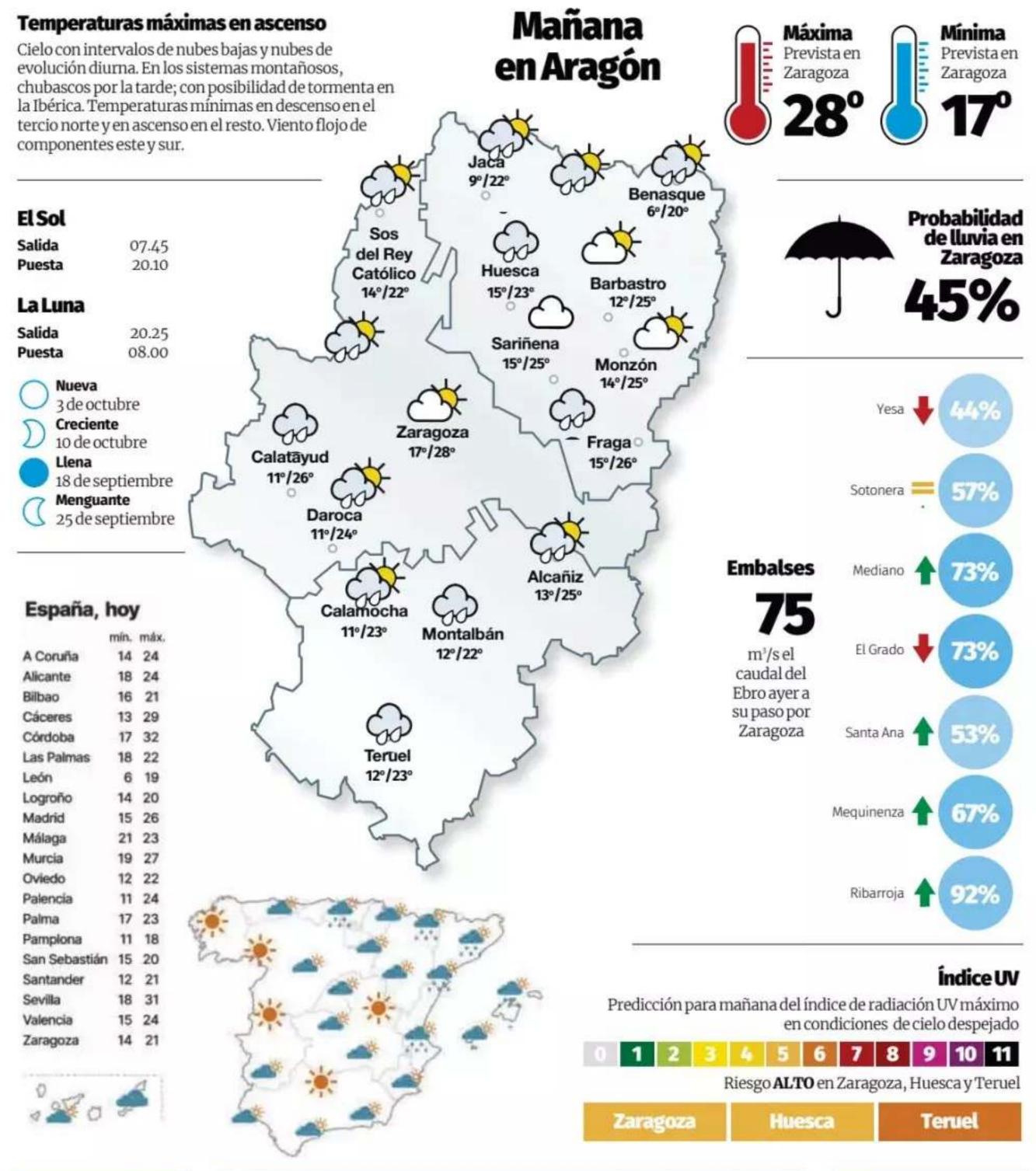

### Santoral

San José de Cupertino Santo Domingo Trach San Eumenio de Gortina San Eustorgio de Milán San Ferréolo de Limoges San Ferréolo de Vienne San Océano de Nicomedia Santa Ricarda de Andlau San Senario de Avranches

### **Farmacias**

| ZARAGOZA                 |            |
|--------------------------|------------|
| De 9:30 a 9:30 del día : | siguiente: |
| SAN JOSÉ-TORRERO         | 552        |
| Avda. de san José, 21    | 976410517  |
| Lasierra Purroy, 38      | 976271586  |
| AVENIDA CATALUÑA         |            |
| Avda. Santa Isabel, 88   | 976570286  |
| ACTUR                    |            |
| Ildefonso M. Gil, 19     | 976518001  |
| CENTRO                   |            |
| Valenzuela, 2            | 976236020  |
| GRAN VÍA                 |            |
| Paseo Sagasta, 8         | 976226203  |
| DELICIAS                 |            |
| Via Hispanidad, 136      | 976338069  |

| CALATAYUD                        |            | BARBAS                                 |
|----------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Avda. P. Marquina, 14<br>CASETAS | 976889374  | Avda. Cinca,                           |
| PL de España, s/n                | 606763561  | JACA<br>Mayor, 20                      |
| EJEA<br>Pº Constitución, 99      | 976677119  | SABIÑÁ                                 |
| LA ALMUNIA                       | 370077113  | Serrablo, 57                           |
| Plaza La Paz, 10<br>TARAZONA     | 976601075  | TERUEL                                 |
| Av. de Navarra, 34               | 976640530  | Italia, 15-17<br>Avda. Aragoi          |
| UTEBO                            | 026271.045 | N CHÂY                                 |
| Av. de Navarra, 17               | 976774815  | ALCAÑE<br>Avda. Aragón<br>Avda. Aragón |
| HUESCA                           |            | ANDOR                                  |
| Gibraltar, 17                    | 974242952  | La Unión, 5                            |

#### BARBASTRO Avda. Cinca, 23 974311185 JACA Mayor, 20 974361486 SABINANIGO Serrablo, 57 974480033 TERUEL talia, 15-17 978614716 978607850 Avda. Aragon, 12 ALCANIZ Avda. Aragon, 43 978830736 Avda. Aragon, 75 978830006 ANDORRA

978842019

### Cortes de agua

MAÑANA

No hay previstos cortes de agua.

La aclaración de incidencias podrá facilitarse por la Unidad de Guardallaves adscrita al Servicio de Explotación del Agua Potable, Via de la Hispanidad 45-47, llamando al teléfono **976721550**.

### La suerte

| 17/09/2024  |
|-------------|
| Serie: 025  |
| 15/09/2024  |
| Clave: 4    |
| ANTES EUROS |
| 0,00        |
| 0,00        |
| 3 23.377,66 |
| 275,15      |
| 49,25       |
| 3 17,33     |
| 7,05        |
|             |

Súper ONCE 17/09/2024

117,999

3,00

Sorteo 5

2+0

07-10-13-15-17-22-25-29-30-32-37-39-40-41-42-47-49-58-67-73

### Euro Jackpot

Sorteo 17/09/2024 01-03-13-24-44 Soles: 11-12

### **Eurodreams**

Sorteo 16/09/2024 12 18 21 28 31 32 5: 01

| Triplex  | 17/09/2024 |
|----------|------------|
| Sorteo 1 | 914        |
| Sorteo 2 | 732        |
| Sorteo 3 | 349        |
|          |            |

17/00/2021

| DUITU              | lulu               | 1//09/2024        |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 21-36-37<br>ACERTA | 7-39-42-49<br>NTES | C:30-R:1<br>EUROS |
| 6                  | 0                  | 0,00              |
| 5+C                | 0                  | 0,00              |
| 5                  | 60                 | 3.796,51          |
| 4                  | 3.780              | 30,13             |
| 3                  | 73.870             | 4,00              |

### Euromillones 17/09/2024

20-30-32-41-44 Fl millón: GNN27

Donoloto

| El mi | illon: GNN27244 | E: 01-10   |
|-------|-----------------|------------|
|       | ACERTANTES      | EUROS      |
| 5+2   | 0               | 0,00       |
| 5+1   | 0               | 0,00       |
| 5+0   | 4               | 159.071,52 |
| 4+2   | 19              | 1.976,04   |
| 4+1   | 460             | 150,35     |
| 3+2   | 917             | 79,73      |
| 4+0   | 1.158           | 44,37      |
| 2+2   | 13,868          | 18,52      |
| 3+1   | 20.774          | 13,79      |
| 3+0   | 49.650          | 10,75      |
| 1+2   | 73.056          | 8,84       |
| 2+1   | 296.919         | 6,85       |
| 2+0   | 752.833         | 4,35       |
|       |                 |            |

La Primitiva 16/09/2024 01-09-11-34-35-44 C:12 R:9 Joker: 1229 547

|     | ACERTANTES EUROS |           |  |  |  |
|-----|------------------|-----------|--|--|--|
| 6+R | 0                | 0,00      |  |  |  |
| 6   | 0                | 0,00      |  |  |  |
| 5+C | 2                | 58.819,29 |  |  |  |
| 5   | 85               | 2.537,30  |  |  |  |
| 4   | 5.055            | 62,06     |  |  |  |
| 3   | 100.541          | 8,00      |  |  |  |

### Lotería Nacional

14/09/2024

 Primer Premio
 70.253

 Segundo Premio
 37.762

 R:
 3-8-9

 RECOMIENDA COMPROBARLOS BATOS EN LAS

PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

Miércoles, 18 de septiembre de 2024

### El plan de regeneración democrática

# El Gobierno plantea un registro de medios, más controles y una comisión antibulos

La Moncloa se da tres años para implementar las medidas • La reforma de la 'ley mordaza' se limita a la propuesta que tumbó el Congreso

IVÁN GIL Madrid

El Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros su plan de regeneración democrática con reformas que van desde la ley de publicidad institucional hasta del Código Penal para profundizar en la transparencia tanto de los medios de comunicación como de las administraciones públicas. La intención es abrir ahora el debate con los socios con el objetivo de implementarlo en los «tres años que tenemos por delante de legislatura», según explicó el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en rueda de prensa tras el Consejo de

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, lo calificó como un «primer paso» y apeló a los grupos parlamentarios para «concretar medidas que a partir de hoy ponemos al servicio de las Cortes Generales para abrirlo a la aportación y al debate».

### Ley de secretos oficiales

El documento de 31 puntos cuenta con medidas concretas, pero también «compromisos» sin desarrollar a la espera de negociar con los grupos, como la reforma de la ley de secretos oficiales. La reforma de la ley mordaza se limita a la propuesta que ya hicieron PSOE y Sumar y que tumbó el Congreso. No se incluyen por tanto algunas de las exigencias de ERC y EH Bildu para dar su visto bueno, como la prohibición de las pelotas de goma o las devoluciones en caliente.

Más concreción ofrece el plan a la hora de regular y limitar la publicidad institucional de los medios, así como para hacer públicos los datos sobre los propietarios de los medios y sus accionistas. Para ello se reformará la ley de publicidad institucional y se darán funciones de regulación, registro y capacidad de sanción a la CNMC. De este modo se creará un registro de medios de comunicación con información sobre su propiedad e inversión publicitaria que reciben.

Se trata de este modo de aplicar la ley de libertad de medios de comunicación de la UE. En base a ella, otro de los objetivos busca



Pilar Alegría, Félix Bolaños y Ernest Urtasun llegan a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ayer.

### Reacciones

## Rechazo total del PP y apoyo condicionado de Podemos

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, compareció ayer ante la prensa a la vez que el

PILAR SANTOS ANA CABANILLAS Madrid ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, esbozaba en la Moncloa el Plan de acción por la democracia del Gobierno. Pese a ad-

mitir que no conocía el contenido de la iniciativa, Tellado, en línea con lo que ha hecho su partido estas últimas semanas, despreció el plan, que calificó de «degeneración», y anunció que su partido está preparando el suyo propio «para defender la independencia de los medios de comunicación». Su idea es llevarlo a la comisión Constitucional del Congreso próximamente.

«Si hay una máquina del fango contra la que hay que luchar, es precisamente la que maneja Pedro Sánchez», lanzó Tellado, uno de los portavoces más mordaces de Alberto Núñez Feijóo. Para el portavoz del PP en la Cámara baja, el «déficit democrático en España no lo tienen los medios de comunicación, lo tienen Sánchez y su Gobierno».

Por su parte, antes incluso de que el Plan de Regeneración viera la luz tras el Consejo de Ministros, Podemos ya rebajaba las expectativas de Pedro Sánchez sobre su voto favorable. El partido morado, que ha abierto este curso con una estrategia de desgaste hacia el Gobierno, advirtió que sólo apoyará este paquete de medidas aprobado ayer por el Gobierno si incluye las propuestas de la ley de medios que presentó en mayo, donde se señala directamente a los periodistas y se les obliga a publicar declaraciones de intereses en el mismo régimen que se aplica a los diputados del Congreso.

Así lo advirtió el diputado Javier Sánchez Serna en rueda de prensa en la Cámara baja, donde condicionó su apoyo al plan de Sánchez a que incluya sus propuestas. «Sin esas medidas de regeneración, este plan va a quedarse vacío y no podrá contar con el voto favorable de Podemos», afirmó.

«garantizar sistemas de medición de audiencia con principios de transparencia e imparcialidad» y que no se puedan así «financiar pseudomedios que promuevan fa-ke news». Se creará además una comisión en el Congreso sobre bulos para analizar la desinformación y sus consecuencias.

El Ejecutivo propone por otro lado una «reforma integral» del Código Penal sobre los delitos relacionados con la libertad de expresión. «En el desarrollo que haremos de la ley llegaremos a la regulación específica», explicó el titular de Presidencia y Justicia, sin concretar si incluirá la despenalización de los delitos de injurias a la Corona.

Alejandro Martinez Vélez / Europa Press

Dentro de la estrategia de gobierno abierto, el Ejecutivo prevé crear la Autoridad Independiente de

Se trata de aplicar la ley de libertad de medios de comunicación de la Unión Europea

El Ejecutivo pretende la obligatoriedad anual del debate del Estado de la nación

Protección del Informante y hacer obligatoria la rendición de cuentas obligatoria a todos los gobiernos, «para conocer cómo se cumplen los programas de gobierno».

### Debates electorales

La reforma de la ley electoral se centra en la propuesta del Gobierno de hacer obligatorios los debates electorales y la publicación de 
todos los microdatos de las encuestas electorales. El Ejecutivo 
pretende además reformar el reglamento del debate del Estado de 
la nación para que sea obligatoria 
su celebración todos los años. Desde que Pedro Sánchez llegó a 
Moncloa en 2018, solo se ha celebrado uno de estos debates sobre 
política general. En julio de 2022.

El plan del Ejecutivo propone reformar las leyes orgánicas del derecho al honor y del derecho de rectificación. Normas que según argumentó Bolaños están desactualizadas, al estar redactadas respectivamente en el año 82 y 84, y que no concebían las «difamaciones que se producen» en el actual ecosistema mediático. Sin estar redactada la propuesta del Gobierno, el ministro de Presidencia y Justicia avanzó que su objetivo pasa por «garantizar que los tribunales den una respuesta ágil y efectiva a cualquier difamación en cualquier medio o pseudomedio». ■

el Periódico de Aragón Miércoles, 18 de septiembre de 2024

### Congreso de los Diputados

## Junts deja otra vez a Sánchez sin mayoría y tumba la ley del alquiler temporal

Los siete diputados catalanes cambiaron por sorpresa su voto en el último momento

ANA CABANILLAS Madrid

Junts exhibió la fuerza de sus siete diputados en el Congreso e hizo descarrilar por sorpresa la mayoría parlamentaria que sostiene a Pedro Sánchez esta legislatura. El partido independentista había anunciado que se abstendría ayer a la ley de alquiler temporal provocando una votación ajustadísima que obligó a todos los miembros del Gobierno a acudir a votar, pese a que algunos de ellos como Pedro Sánchez o Yolanda Díaz no lo tenían previsto. Pero los independentistas cambiaron su voto dos minutos antes de la votación y tumbaron la tramitación de la norma, que había presentado el socio minoritario del Gobierno, Sumar, junto a otros socios de investidura (Podemos, ERC y Bildu).

El resultado previsto en un primer momento, contando con la abstención de los independentistas, era de 172 votos a favor y 171 en contra. Todos los diputados se movilizaron para acudir a votar poco antes de las nueve de la noche. La vicepresidenta segunda acudió a la Cámara con su hija. Junts había trasladado tanto a Sumar como a Moncloa que permitiría con su voto la tramitación de la ley de alquiler temporal, que buscaba desincentivar este tipo de arrendamientos para promover el alquiler a largo plazo.

Pero, ya con Sánchez sentado en su escaño, Junts les informó de que cambiaba su voto hacia el no, uniendo sus votos a PP, Vox y UPN y resultando la votación final con 178 votos en contra y 172 a favor. Un movimiento que fue una demostración de su peso parlamentario y toda una amenaza al Gobierno de coalición. Los siete votos de Junts se apartan de la mayoría de investidura una vez más, tras el boicot emprendido por los posconvergentes a raíz del pacto entre PSOE y ERC para investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat.

### Malestar entre los socios

En las filas socialistas hay sorpresa por el giro de guion de Junts. No es la primera vez que el partido de Carles Puigdemont hace evidente la necesidad de Sánchez de contar con sus apoyos, pero sí ha sido la ocasión que más lejos ha llevado su órdago. En julio, Junts trasladó al Gobierno que permitiría aprobar la senda de déficit que después tumbó en el Congreso. Unió después sus votos al



Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, ayer en el Congreso durante la votación de la norma.

Sumar, el impulsor de la norma, acusó al partido de Puigdemont de incumplir su palabra

PP para tumbar la ley de extranjería y la semana pasada volvió a abandonar a mayoría de investidura para permitir que el Congreso reconociera a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.

En esta ocasión, por el cariz de la norma y el cambio de última hora ha sentado especialmente mal, sobre todo en Sumar, el impulsor de la norma. Los ánimos estaban caldeados al concluir la sesión parlamentaria. «No tienen palabra, nos han engañado», defendían diputados de Sumar. «Han hecho venir al presidente del Gobierno para esto», resumían. El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, acusó a Junts de incumplir su palabra. «Teníamos acuerdo con los grupos parlamentarios y los números para acabar con los abusos en el alquiler de temporada. (...) Junts incumple su palabra y elige a los especuladores», denunció en redes.

Otro de los socios en cargar contra Junts fue ERC, que le acusó de ir «en contra de la gente y de garantizar una vida digna». «No es normal que un grupo que se llama socialdemócrata no vea la emergencia habitacional. Esto va de dinero, de quién manda, es evidente que son ellos», defendió la diputada republicana Pilar Vallugera.

Desde Junts defendían su posición, asegurando que la ley de alquiler temporal era «infumable» y asegurando que a tras escuchar el debate, que había concluido cuatro horas antes de la votación, se había decidido la posición. Sobre por qué esperar hasta el último minuto para anunciar su voto definitivo,

Jesús Hellin / Europa Press

fuentes de la dirección parlamentaria de Junts aseguraban que «el partido está en Catalunya» y que la formación «debate», tratando así de justificar su cambio de posición.

El Periódico

El secretario general de Junts, Jordi Turull, argumentó que la abstención de Junts en un primer momento impedía que la norma se tramitara y que habían sido «otros partidos», en referencia al PNV, que finalmente apoyó la medida, habían «cambiado» el escenario. «Junts no será el partido que facilite una ley que invade competencias a Cataluña. Saben que es una línea roja», defendió Turull en un mensaje en las redes sociales.

Ya durante el debate parlamentario, Junts exhibió una extrema dureza hacia la proposición de ley, y su diputada Marta Madrenas afirmó que solo empeora la situación y que «son propuestas populistas que dan esperanzas pero que acaban provocando que cada vez haya menos pisos de alquiler». ■

### Consejo de Ministros

### El Gobierno recupera al frente de la Guardia Civil a Mercedes González

La diputada socialista ya había ocupado el cargo durante tres meses el año pasado

IVÁN GIL Madrid

El Consejo de Ministros nombró ayer a Mercedes González como nueva directora general de la Guardia Civil. Un cargo que ya ocupó durante apenas tres meses, entre marzo y junio del pasado año. Entonces sustituyó a María Gámez y abandonó el cargo poco después, para presentarse en la lista del PSOE a las elecciones ge-



Mercedes González, ayer, en el Congreso de los Diputados.

nerales del pasado año. Ayer se hizo efectiva su renuncia del acta en el Congreso. González aprovechó la reunión del pasado lunes de la interparlamentaria del PSOE, presidida por Pedro Sánchez, para despedirse de sus compañeros de grupo, según fuentes presenciales. Mercedes González fue delegada del Gobierno en Madrid entre 2021 y 2023.

González sustituye al frente de la Guardia Civil a Leonardo Marcos, que según fuentes de Interior presentó su renuncia al cargo a petición propia, «por motivos personales». El pasado día 12 trasladó su intención de reincorporarse al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. El Gobierno recupera así como directora general de la Guardia Civil a un perfil político. González no solo salta desde el grupo socialista, sino que sigue siendo secretaria general del PSOE en la capital.

Desde Interior relativizan el perfil político de González al destacar la «absoluta neutralidad» del Cuerpo y «su trabajo permanente en la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en el marco del ordenamiento jurídico y, como policía judicial, en las investigaciones que les son encomendadas».

24 | España el Periódico de Aragón Miercoles, 18 de septiembre de 2024

### Encuentros con líderes autonómicos

## Ayuso exige pactar un orden del día antes de reunirse con Sánchez

«Yo no voy a Moncloa para tomarme un café», advierte la presidenta madrileña, que deja en el aire su asistencia a la cita

**ELENA MARÍN** Madrid

Durante toda la semana pasada, Isabel Díaz Ayuso redujo el tono de su órdago sobre las reuniones bilaterales con Pedro Sánchez. Sugirió a sus compañeros de partido que no fueran, matizó después que se refería a que no acudieran si era para hablar de financiación autonómica, los barones se molestaron porque entendían que no era quién para decidir por ellos y ella y su equipo matizaron que también acudiría si era para hablar de las cosas de Madrid. Ayer volvió a elevar el tono en los condicionantes, exigiendo un orden del día negociado entre los gabinetes de Moncloa y Sol y dejando de nuevo en el aire su asistencia: «Yo no voy a Moncloa para tomarme un café».

Estas declaraciones en una entrevista en Telecinco coinciden con

la convocatoria que Sánchez ya ha lanzado para las primeras reuniones bilaterales que se producirán este viernes, que comenzarán con el lendakari Imanol Pradales, con quien estuvo este verano en su primera reunión tras las elecciones vascas, y al que seguirán el mismo día el presidente andaluz Juanma Moreno, y el gallego Alfonso Rueda. A la hora de la entrevista, sin embargo, Ayuso aseguraba que no había recibido aún ninguna convocatoria de Moncloa.

### «Pantomina»

La presidenta tachó de «pantomima» la ronda de contactos de Sánchez, insistiendo en su idea de que solo busca «desdibujar» el poder territorial del PP, que representa al 70% de las comunidades autónomas, y de paso al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo. Exigió un orden del día negociado pero dejó claro que «desconfía totalmente



Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

de este formato», dejando entrever que solo irá por obligación institucional siempre que la lista de asuntos a tratar le convenza. Y se puso ella misma como ejemplo, explicando que en la ronda de contactos que realiza en el inicio de curso pide a los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid que le adelanten qué asuntos quieren tratar para, si es oportuno, convocar al consejero responsable esa materia a esas reuniones.

### Migración

Jesús Hellin / Europa Press

### Clavijo acudirá a la reunión sobre la ley de extranjería de Gobierno y PP

**EL PERIÓDICO** 

El presidente canario, Fernando Clavijo, anunció ayer que asistirá a la reunión que mantendrán el Gobierno y el PP para tratar de desbloquear la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para la atención a los menores migrantes, para la que solo falta «encajar la agenda». En una rueda de prensa celebrada tras reunirse con los ministros con competencias migratorias, Clavijo manifestó su satisfacción por el encuentro entre ambos partidos, al que se mostró «dispuesto» a asistir «a cualquier hora y cualquier día».

Según explicó el presidente canario, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, le manifestó su deseo de que asista a la reunión, en la que, según indicó Clavijo, se deben despejar «dos incógnitas»: el número de plazas disponibles en cada comunidad para acoger a menores migrantes y cómo se van a financiar. En la reunión con los ministros, prosiguió, la titular de Juventud, Sira Rigo, avanzó que cuenta con un borrador sobre los recursos de cada comunidad que se abordará en la reunión con el PP.■

### **Graves acusaciones**

### El comité de empresa del CSIC habla de «decenas de casos» de acoso

Niega que solo existan 12, como dice la entidad y denuncia que la gente «tiene miedo» • La desaparición de la camarera vuelve al Senado

LARA GRAÑA Vigo

En lo que va de legislatura se han registrado en el Congreso de los Diputados 14 iniciativas (preguntas al Gobierno con respuesta escrita) relativas al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La mayoría de ellas no versan sobre sus retos de futuro, la integración de entidades como el Instituto Español de Oceanografía

(IEO), la situación laboral de sus 15.000 empleados o cualquier cuestión de índole científica. Seis de esas 14 preguntas presentadas en la Cámara baja sobre la mayor institución investigadora de España, adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, hablan de casos de abuso y acoso sexual. La primera quedó registrada el día 13 de septiembre de 2023 (del BNG), el mismo día en que Faro de Vigo, de Prensa Ibérica, desveló que una empleada del CSIC

desaparecida a bordo del oceanográfico García del Cid, Mari Carmen Fernández (Cangas, 1980), había denunciado a otro tripulante por una agresión sexual. A partir de ahí, la organización que preside Eloísa del Pino fue aportando más información - siempre vía Congreso o Senado-, cifrando en 12 los casos de acoso computados a nivel interno en el periodo 2019-2023. Una cifra que fuentes del comité de empresa rechazan «de plano», cuando se acaba de cum-

plir un año de la desaparición de la camarera. «No son doce, hay docenas de casos, lo sabemos todos. Pero la gente dice no des mi nombre, no me van a creer... Y la dirección es consciente de esto, pero el CSIC es especialista en querer taparlo todo».

Las mismas fuentes sindicales, de hecho, reprueban el «silencio» de la organización en torno al caso de Carmen. «No nos contestaron las veces que hemos preguntado por esto». Tampoco a las solicitudes entregadas por registro. «Es frustrante el trabajo en algunos comités de igualdad», abundan. «Hay miedo, precariedad. Tienes un contrato de un año y se inculca el mensaje de que te quejes poco. Y más ahora que estamos en proceso de estabilización». Y ponen como ejemplo la gestión del CSIC en otros casos para referirse a un efecto «desincentivador» a la hora de iniciar una denuncia formal contra un tripulante, por ejemplo. De los 12 casos a los que oficialmente se refiere el CSIC, el protocolo -el de 2020, ya reemplazado-se activó en todos ellos: siete se admitieron a trámite, en cinco se abrió expediente disciplinario y en tres se aplicaron sanciones. No hubo despidos.

### El caso vuelve a la Cámara alta

El BNG ha registrado una pregunta sobre la desaparición de Carmen en la Cámara alta. «Al margen del proceso judicial y dado que el CSIC confirmó haber realizado su propia investigación interna sobre la desaparición de Mari Carmen Fernández y la situación generada con su agresor sexual, ¿a qué conclusiones se ha llegado? ¿Se han adoptado responsabilidades?». Esta es una de las preguntas registradas por el BNG. Una batería de cuestiones que se basan en las informaciones de Faro de Vigo, como la ausencia de nombramientos para el comisionado para un entorno laboral sano o la falta de medidas cautelares tras denuncias por acoso.

#### Miercoles, 18 de septiembre de 2024

### **NUEVAS CARAS EN BRUSELAS**

## Von der Leyen sitúa a Ribera como puntal de la **Comisión Europea**

El Ejecutivo será más conservador y menos igualitario • Frente a 16 hombres hay 11 mujeres que ganan presencia en las vicepresidencias

LAURA PUIG Estrasburgo Enviada especial

cias. Según explicó la presidenta,

tras trasladar su diseño a la confe-

rencia de presidentes del Parla-

mento Europeo, el cometido de la

nueva Comisión será centrarse en «la prosperidad, la seguridad y la

democracia en un contexto de

competitividad necesaria para la

transición verde y la digitaliza-

ción», frente a las políticas indus-

triales arrolladoras de China y

EEUU, sin dejar de lado la necesidad

de ganar relevancia geopolítica en

un momento convulso, con las

ñola, Teresa Ribera, fue escogida como comisaria de Competencia y

vicepresidenta ejecutiva para la

Transición Limpia, Justa y Compe-

titiva. Su tarea, señaló Von der Le-

yen, será «guiar el trabajo para ase-

gurar que Europa está en el camino

correcto» para cumplir sus retos climáticos y «descarbonizar e in-

dustrializar» la economía de los

Veintisiete. «Es una muy buena

cartera, es una responsabilidad y un

honor que asumo de forma humil-

de y comprometida», aseguró Ri-

bera tras conocerse su nominación, y restó importancia al hecho de que

la cartera lleve la etiqueta de «transformación limpia» y no la de

agenda verde. «Lo que intentamos no es cambiar de un color a otro, si-

no identificar de manera clarísima

que no perjudica a los ecosistemas y

hacerlo de una manera que tenga

sentido en una perspectiva econó-

mica y social», subrayó.

La vicepresidenta tercera espa-

guerras de Ucrania y Gaza.



gica, Seguridad y Democracia; y la

rumana Roxana Minzatu, de Per-

sonas, Habilidades y Preparación.

### Examen parlamentario

Las carteras económicas específicas han ido a parar a Maros Sefcovic (Eslovaquia), comisario de Comercio y Seguridad Económica y responsable de Relaciones Institucionales y Transparencia; Valdis Dombrovskis (Letonia), comisario de Economía y Productividad y responsable de Ejecución y Simplificación; Maria Luís Albuquerque (Portugal), comisaria de Servicios Financieros y la Unión de Ahorro e Inversiones; Piotr Serafin (Polonia), responsable de Presupuesto, Antifraude y Administración Pública; Dan Jorgensen (Dinamarca), de Energía y Vivienda; y Ekaterina Zaharieva (Bulgaria), de Startups, Investigación e Innovación.

Antes de empezar a andar, el nuevo colegio de comisarios deberá pasar el examen del Parlamento Europeo, que fijará el calendario de las audiencias públicas en las que los eurodiputados decidirán si los candidatos son aptos o no para el puesto, tras un exhaustivo análisis de sus conflictos de intereses, currículums, prioridades políticas y méritos. La Eurocámara tiene la potestad de vetar a los aspirantes que no considere adecuados. En 2019, rechazó a tres candidatos. La fecha prevista para el inicio del nuevo mandato del Ejecutivo comunitario es el 1 de noviembre. ■

### ¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA COMISIÓN EUROPEA?

- Partido Popular Europeo
- Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas
- Renovar Europa
- Independiente
- Conservadores y Reformistas Europeos



**PRESIDENTA** Ursula von der Leyen. Alemania

VICEPRESIDENCIAS



Teresa Ribera. España Vicepresidenta ejecutiva primera para una Transición limpia, justa y competitiva



Kaja Kallas. Estonia Vicepresidenta ejecutiva y alta representante de la UE para los Asuntos Exteriores y de Seguridad



Stéphane Séjourné. Francia Vicepresidente ejecutivo para Prosperidad y Estrategia Industrial



Raffaele Fitto. Italia Vicepresidente ejecutivo para Cohesión y Reformas



Roxana Minzatu. Rumanía Vicepresidenta ejecutiva para Personas, Habilidades y Preparación



Henna Virkkunen, Finlandia Vicepresidenta ejecutiva para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia

COMISARIOS



Eslovaquia Comercio y Seguridad, Relaciones Interinstitucionales y Transparencia



V. Dombrovskis.
Maria Luís Albuquerque. Letonia Portugal Economía y Servicios Productividad y Financieros comisario de Implementación y Unión de Ahorro y Simplificación e Inversiones



Piotr Serafin. Polonia Presupuesto, Antifraude y Administración Pública



Ekaterina Zaharieva. Bulgaria Startups, Investigación e Innovación



■ Jozef Síkela. República Checa Asociaciones Internacionales



Marta Kos. Eslovenia Ampliación



Christophe Hansen. Luxemburgo

Agricultura y

Alimentación



■ Olivér Várhelyi. ■ Wopke Hoekstra. Hungria Salud y Bienestar Animal



Países Bajos Clima, Cero Emisiones y Crecimiento Limpio



Lituania Defensa y Espacio

Andrius Kubilius. Dan Jorgensen. Costas Kadis. Chipre Dinamarca Energía y Vivienda



Pesca y Océanos



Mediterráneo



Dubravka Suica. Magnus Brunner. Croacia

Austria

Interior y Migración



Turismo

Hadja Lahbib. Bélgica Preparación y



Malta Justicia Juventud, Cultura

y Deporte

Apostolos Tzitzikostas. Grecia Transporte Gestión de Crisis y sostenible y comisaria de

Igualdad

Glenn Micallef. intergeneracional,

Jessika Roswall.

Suecia Medio Ambiente, Resiliencia del Agua y Economía Circular Competitiva



McGrath. Irlanda Democracia, Justicia y Estado de derecho

26 Internacional Miercoles, 18 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

### **NUEVAS CARAS EN BRUSELAS**

## Allanar grandes fusiones y ser aún más verde, retos de la supercomisaria

Ribera asume Competencia para modernizarla y tendrá que impulsar la transición ecológica sin que la industria pierda competitividad

DAVID PAGE Madrid

Teresa Ribera desembarca en la nueva Comisión Europea (CE) y lo hace convirtiéndose en un auténtico peso pesado y asumiendo carteras que serán puntales cruciales en la estrategia de futuro de la UE. La presidenta Ursula von der Leyen la ha elegido para ser una de sus vicepresidentas ejecutivas y para ponerse al frente de departamento de Transición Limpia, Justa y Competitiva, asumiendo también la potentísima cartera de Competencia, una de las más relevantes en la acción política.

La Unión Europea ha asumido el carácter fundamental, casi de pura supervivencia, de volver a ser una potencia industrial, de acabar con la permanente pérdida de competitividad de sus empresas frente a las de EEUU y China, y hacerlo impulsando al máximo la transición ecológica como vía irrenunciable. Y en todas estas tareas el nuevo departamento comandado por Teresa Ribera, hasta ahora vicepresidenta española y minis-

tra para la Transición Ecológica, se adivina como un centro de liderazgo y coordinación.

En la carta de misión de la presidenta de la CE a Ribera se le encarga «dirigir los trabajos para garantizar que la UE se mantiene en la senda para conseguir los objetivos del Pacto Verde Europeo», la hoja de ruta verde con la que el continente aspira a reducir un 90% las emisiones de efecto invernadero en 2040 y alcanzar las emisiones cero a mitad de siglo.

### Bajar los precios energéticos

«Uno de los grandes retos para nuestra competitividad y para la capacidad de crecer de nuestras industrias son los altos precios de la energía», subraya Von der Leyen, y por eso pide a Ribera «comandar los trabajos para conseguir reducir los precios energéticos y desprendernos de nuestra dependencia de los combustibles fósiles», al tiempo que le encomienda impulsar la «inversión en infraestructuras de energías limpias y abordar la pobreza energética en Europa como parte del reto de la crisis de vivienda».



La nueva comisaria de Competencia, Teresa Ribera.

tro de la política ambiental e industrial del nuevo Ejecutivo comunitaria, la presidenta de la CE ha reservado para Ribera también las funciones de la potente cartera de Competencia. El encargo explícito a la nueva comisaria es «modernizar» las políticas europeas de competencia y hacerlo con una «revisión de las directrices de control de fusiones». El objetivo: permitir dar el «peso adecuado a las necesidades más acuciantes de las economías europeas en relación a la resiliencia, eficiencia e innovación, los horizontes temporales e intensidad en inversión para com-

Además de colocarla en el ceno de la política ambiental e instrial del nuevo Ejecutivo cocenario de defensa y seguridad».

### La dura Vestager

En los últimos años el departamento de Competencia – comandado por la poderosa Marghrete
Vestager – ha mantenido una política dura en relación a las grandes
fusiones de escala continental por
su impacto en la competencia de
sus sectores y por los potenciales
perjuicios para los clientes finales.
Tras varios vetos de grandes operaciones, se ha venido reclamando
a Bruselas abrir la mano y flexibilizar la política de competencia.

■

Perfil Teresa Ribera
La dirigente socialista es
una de las grandes referentes en su campo.

### Una política con un gran prestigio en Europa

JUAN RUIZ SIERRA IVÁN GIL Madrid

Teresa Ribera, una dirigente con mucha experiencia en la gestión y poca en los actos electorales del PSOE, partido al que no se afilió hasta 2011, se ha labrado un importante prestigio fuera de España. La denominada «excepción ibérica» (el mecanismo que limita los precios del gas para generar electricidad en España y Portugal) y las negociaciones en las sucesivas cumbres del clima, como la última, que sirvió para sellar un histórico acuerdo sobre los límites a los combustibles fósiles, la han convertido en una de las principales referentes en su campo. Por eso Sánchez siempre tuvo claro que debía ser ella quien encabezase la lista en las últimas elecciones. Ribera, nacida en Madrid en 1969 y madre de tres hijas, puso en un primer momento pegas. Consideraba que su papel seguía estando en España, liderando la lucha contra el cambio climático, y solo aceptó tras un infructuoso tanteo a Josep Borrell. Su destino, reconocía ella misma, estaba en la futura Comisión Europea.

### El PP carga: «Una mala ministra no puede ser buena comisaria»

Los conservadores no respaldarán la elección de la vicepresidenta y ministra socialista

PALOMA ESTEBAN Madrid

El PP no respaldará el nombramiento de Teresa Ribera – hasta ahora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica – como vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia y la cartera de Competencia. El portavoz conservador en el Congreso, Miguel Tellado, considera «una mala elección» el nombramiento a pesar de que la estructura del gobierno comunitario depende de Ursula von der Leyen (del PP europeo). El que es mano derecha de Alberto Núñez Feijóo aseguró que «una mala ministra



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ayer.

no puede ser una buena comisaria». «No estamos a favor de exportar el sanchismo fuera de nuestras fronteras», afirmó.

La posición del PP tuvo una

cierta confusión porque Tellado comenzó su comparecencia después de la Junta de Portavoces asegurando que el PP «no haría lo que el PSOE le hizo a Cañete», en referencia al año 2014 cuando los eurodiputados socialistas votaron en contra de que el popular Miguel Arias Cañete fuera nombrado comisario de Energía. Pero poco después el grupo parlamentario aclaraba que la posición es la contraria: «Haremos lo que el PSOE hizo con Arias Cañete», dejando claro por tanto que no la apoyarán. Lo que Tellado sí quiso es cargar muy duramente contra la elección de Von der Leyen. «Ningún miembro del Gobierno de Sánchez nos parece aceptable. El de Ribera, menos», insistió Tellado.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, reprochó al PP que «lo que es una buena noticia para España y para Europa, con una mujer española ocupando un puesto de esta magnitud» no pueda serlo para el principal partido de la oposición. el Periódico de Aragón Miercoles, 18 de septiembre de 2024 Internacional 27

### Crisis bilateral

# Maduro acusa a los dos españoles detenidos de «mercenarios y terroristas»

El presidente de Venezuela sostiene que los dos arrestados formaban parte de un supuesto plan contra el madurismo • El ministro del Interior del país caribeño afirma que el CNI «depende de la CIA»

ABEL GILBERT Buenos Aires

Venezuela insistió en calificar de «mercenarios» a los españoles Andrés Martínez Adasme, de 32 años, y José María Basoa Valdovinos, arrestados el pasado fin de semana a 700 kilómetros de Caracas. El propio presidente Nicolás Maduro tomó la voz cantante de esta afirmación y los calificó de «turistas pacíficos que venían a poner bombas y a matar». Maduro habló después de que el Ministerio español de Asuntos Exteriores hiciera público su reclamo a las autoridades venezolanas para que aporten «información oficial y verificada» sobre Martínez Adasme y María Basoa, así como que se expliquen los cargos de los que se les acusa».

El mandatario se presentó en su programa televisivo Maduro+ junto con el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien se puso al frente de la política de endurecimiento frente a la oposición. Según el presidente, «la reacción inmediata en los medios españoles fue defensiva» y, «de manera sorprendente, ya estaban preparados para sacar su relato» de refutación a las autoridades venezolanas. Han tenido «un relato para conspirar y otro cuando caen para victimizar a los asesinos. Ya tenían unos audios supuestamente de los progenitores de estos terroristas que estaban de vacaciones».

### «Han confesado»

Ahora, añadió con ironía, «resulta que eran unos buenos muchachos que estaban paseando y que fueron capturados por la dictadura venezolana». Sin embargo, «la inteligencia venezolana descubrió el plan, los capturados han confesado, tenemos plena prueba, todo viene a confirmar lo que venimos denunciando».

Cabello aseguró que el hotel donde se alojaron los españoles en Colombia fue gestionado por un venezolano implicado en un asesinato en el estado de Zulia. El ministro descartó que ambos estuvieran de vacaciones. «En Europa terminaron hace rato. Difícilmen-



Edmundo González y Alberto Núñez Feijóo, al llegar a una reunión en el Congreso de los Diputados, ayer.

Votación dividida. Polémica sobre el reconocimiento

## El PP lleva al Parlamento Europeo una resolución sobre Edmundo González

El PP ha llevado hasta el Parlamento Europeo la polémica por el reconocimiento como presidente elec-

LAURA PUIG Estrasburgo to del opositor venezolano Edmundo González Urrutia que ha crispado la política española desde que el Congreso sacó adelante

con los votos de los conservadores, Vox, PNV, UPN y Coalición Canaria una iniciativa para instar al Gobierno a adoptar esta medida. El PP tiene previsto presentar en la Eurocámara una propuesta de resolución tras el debate de ayer sobre la situación en Venezuela y la respuesta de la UE que presumiblemente recorrerá en Estrasburgo el mismo camino que en Madrid. El texto, que se votará en el pleno el jueves, reconoce a González como «el presidente de Venezuela legítimo

y elegido democráticamente» e insta a los 27 estados miembros a hacer lo mismo. Los grupos tienen hasta las 12 horas de hoy para presentar las propuestas de resolución sobre este tema. La decisión de los conservadores provocó que los socialdemócratas, liberales, verdes y la izquierda se desligaran de la propuesta de resolución y abandonaran la mesa de negociación.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunió ayer con Edmundo González en el Congreso de los Diputados, en Madrid. Según fuentes de la dirección del PP, Feijóo trasladó a su invitado que «encama la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela». Feijóo comentó con González la detención de dos ciudadanos españoles y le mostró su deseo de que sean liberados «todos los presos políticos», informa Pilar Santos. ■

te es que las tomen en setiembre».

A Cabello dijo «llamarle la atención» que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España «entre en operaciones contra Venezuela». El hombre que es considerado el «número dos» del madurismo calificó al CNI de «un ente autónomo del Gobierno español que depende de la CIA y sus instrucciones». Uno de los «planes» de los arrestados, afirmó el ministro, «era el asesinato de una alcaldesa en el estado de Bolívar». Ellos, dijo, estaban en comunicación «con un señor que llaman cariñosamente Jan, que es casualmente el nombre del checo detenido, parte de un grupo de mercenarios A-Z que funciona en Europa». A la vez, Cabello sostuvo que el CNI «ha repartido tareas en Venezuela» y «le dio a unos mercenarios franceses» la tarea de «la toma del aeropuerto internacional de Maiquetía».

La aparición de Maduro y Cabello en la televisión estatal en la noche del lunes (madrugada española) fue precedida por el nuevo pedido en Madrid de Sánchez al Palacio de Miraflores de publicación de las actas de los comicios que el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía se abstiene de mostrar pese a un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cuando valido la victoria de Maduro que la oposición impugna. Una verificación «imparcial» permitirá ratificar los resultados que se han dado por ciertos.

### Antecedentes

El arresto de los ciudadanos españoles tiene otra serie de sucesos que la preceden: el exilio en Madrid del candidato opositor, Edmundo González Urrutia, el pedido de la legislatura a Sánchez para que lo declare presidente electo, así como las sanciones norteamericanas a 16 funcionarios electorales, judiciales y policiales involucrados, según Washington, en el «fraude electoral» que consagró a Maduro y la represión a las protestas callejeras contra los resultados.

Para Maduro las situaciones de tensión con España y Estados Unidos convergen en un mismo punto. Se trata de «imponer un modelo colonial» en Venezuela. ■ Miércoles, 18 de septiembre de 2024

### Los retos en los trenes

Luis Pedro Marco de la Peña, el presidente de Adif, deberá solventar las numerosas incidencias que afrontan los trenes, fruto de la escasa inversión en la infraestructura, y que han degradado la imagen del sistema.

## Del caos ferroviario a la liberalización

**GABRIEL SANTAMARINA** Madrid

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha nombrado a Luis Pedro Marco de la Peña nuevo presidente de Adif, en sustitución de Ángel Contreras, que fue cesado de su cargo como respuesta política al caos ferroviario que ha vivido la infraestructura española en los últimos meses, especialmente en el periodo estival. El exviceconsejero de Infraestructuras y Transportes del País Vasco se enfrenta a una situación compleja. Además, deberá lidiar con un sistema en renovación, con importantes inversiones en marcha.

La mayor parte de las incidencias que se han producido en los últimos meses que han desatado el caos ferroviario se han producido en las estaciones madrileñas, especialmente en Chamartín-Clara Campoamor, punto de salida y llegada de trenes que conectan con el norte peninsular, la Comunidad Valenciana y algunas provincias andaluzas.

Esta estación está siendo renovada y ampliada de forma integral, con la incorporación de nuevos vestíbulos, vías y edificios. Esta fa-

se constructiva se ha compaginado con el normal funcionamiento de las conexiones ferroviarias, a pesar de que los evidentes inconvenientes que esto ha conllevado, provocando numerosos problemas en la tensión eléctrica en la infraestructura y ha causado retrasos en la salida y llegada de trenes. Marco de la Peña deberá convivir con los problemas existentes, que el propio Óscar Puente aseguró que seguirán ocurriendo mientras continúen las obras.

Uno de los retos que sí debe afrontar el nuevo presidente de Adif es el desarrollo de la conocida como Estación Pasante de Atocha, que iniciará sus obras en los próximos meses. Además, una de las grandes inversiones pendientes es desdoblar la actual vía única que conecta ambas estaciones, ya que cada vez que se produce una incidencia en ella, principalmente trenes con origen o destino Comunidad Valenciana, se corta el trasiego de trenes hasta que se solventa la incidencia del convoy averiado.

También deberá afrontar también la segunda fase de la liberalización de la infraestructura ferro-

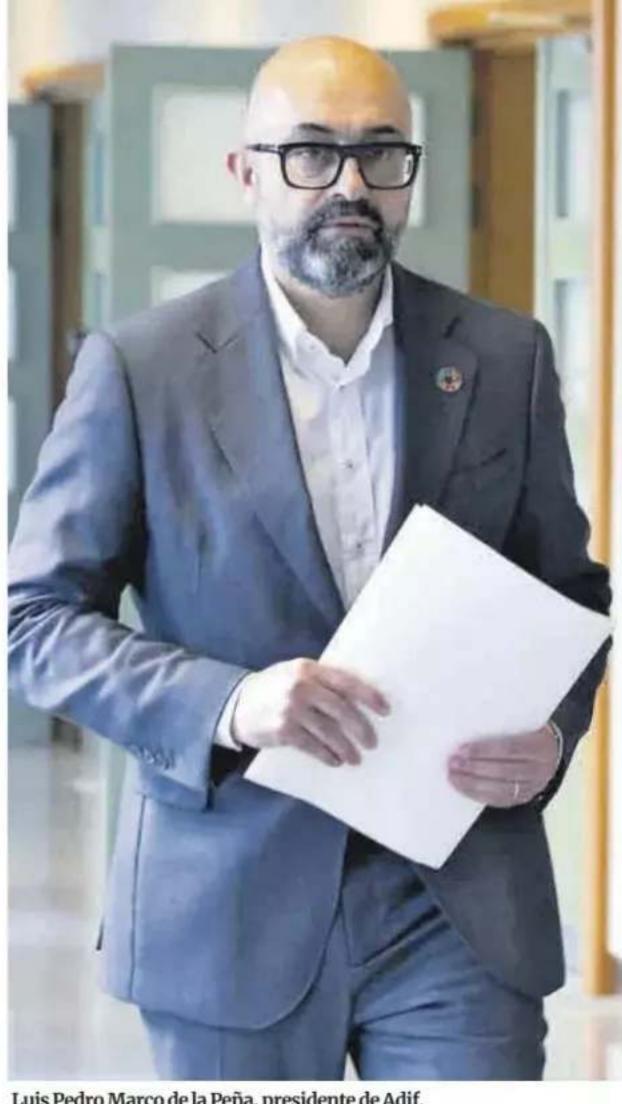

Luis Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif.

viaria española, que se inició en 2019 y ha supuesto hasta el momento la entrada de compañías como Ouigo e Iryo, principalmente en los corredores Madrid-Barcelona, Madrid-Levante y Madrid-Sur. La mencionada segunda fase introducirá competencia a

Renfe en trenes con salida o destino Galicia, Asturias o el corredor mediterráneo. El concurso, que se considera inminente por los plazos manejados por Adif, contaría con los operadores ya presentes y la incorporación de Alsa. Este proceso que vive el sistema ha tenido

también sus consecuencias: aumento de tarifas, desgaste en la infraestructura o peores compromisos de puntualidad.

L. Rico / Efe

Otra de las inversiones pendientes es el corredor mediterráneo, que conectará Cataluña con Andalucía sin pasar por la capital, que ha registrado importantes avances en los últimos años: el 100% de la infraestructura está en fase de estudio, el 95% en proyecto, el 80% en construcción y el 36% ya en servicio, según el último análisis de la Asociación Valenciana de Empresarios. Aunque la inmensa mayoría del arco Mediterráneo tiene ya en servicio, obras o proyecto su modernización, el corredor atlántico de mercancías no ha tenido el mismo empuje en lo

### Las obras en las estaciones Chamartín y Atocha, claves en las incidencias

que a licitaciones y ejecuciones se refiere. Solo en Galicia el tramo entre Orense y Monforte suma más de 15 meses de demora en su modemización y hay decenas de contratos por más de 200 millones que no se han adjudicado.

Otro de los nuevos retos para Marco de la Peña es lograr avances para que el país pueda disponer del mismo ancho de vía que el resto del Viejo Continente. Hasta el momento, España aún no ha trazado su plan de migración de las vías en ibérico (1668 mm) a internacional (1435 mm) que debería ejecutarse antes del 2030. La falta de alternativas para las mercancías es el principal escollo de un proceso que deberá comenzar en la frontera con Francia para avanzar hasta Portugal.■

### Perspectivas

## El Banco de España eleva la previsión de crecimiento al 2,8% este año

El organismo que gobierna Escrivá recorta al 2,9% la inflación media prevista y anticipa una tasa de paro enquistada de alrededor del 11%

ROSA MARÍA SÁNCHEZ Madrid

Ha vuelto a hacerlo y es la tercera vez. El Banco de España ha vuelto a mejorar sus previsiones de crecimiento e inflación para este año. Según las proyecciones publicadas

ayer, el organismo que gobierna José Luis Escrivá desde el 6 de septiembre prevé que el producto interior bruto (PIB) crecerá en 2024 el 2,8%, medio punto más que en su estimación anterior, del mes de junio (2,3%). Además, calcula que la inflación media cederá este año hasta el 2,9% (una décima menos

que lo que estimaba en junio y medio punto por debajo del 3,4% que se registró en 2023).

La nueva estimación para el conjunto de 2024 (2,8%) supera en tres décimas el avance logrado en 2023 (del 2,5%), a pesar de los augurios de desaceleración. Así, si se compara con lo que el propio Banco de España esperaba para 2024 en diciembre pasado (un crecimiento del 1,6%), las sucesivas correcciones al alza suponen un salto adicional importante, de 1,2 puntos, hasta el 2,8%, por encima, incluso de la última previsión del Gobierno, del 2,4%.

El Banco de España atribuye la «notable fortaleza» del crecimiento de la economía española al aumento de la población (vía flujos migratorios), a «la relativa resiliencia» de la industria y, sobre todo, al «extraordinario dinamismo que mantienen las exportaciones de turismo». Frente a estas fortalezas, el consumo de las familias y la inversión sorprendió a la baja en la primera mitad del año.

La creación de empleo también se habría ralentizado en el tercer trimestre, tras el elevado dinamismo mostrado en la primera mitad del año. Así, se prevé que, frente al incremento del 1,9% de 2023, el empleo -medido en términos de horas trabajadas - aumente un 1,8% en 2024, un 1,7% en 2025 y un 1,1% en 2026. La tasa de paro continuaría reduciéndose gradualmente, hasta el 11,5% de la población activa en 2024; el 11% en 2025 y el 10,7% en 2026. En su informe, el organismo señala el estancamiento que se ha observado desde hace un año en el estoc de parados de larga duración en el entorno de 1,1 millones de personas y con una incidencia que exhibe cierta resistencia a caer por debajo del 40%-. «Esto podría sugerir que una buena parte del stock de desempleados existente es de carácter estructural (...). Como resultado de todo ello, la tasa de paro de la economía española permanecerá aún cercana al 11% en 2026», se afirma. ■

Miércoles, 18 de septiembre de 2024

### Macrojucio en Francia

El hombre imputado por haber drogado durante 10 años a su mujer para que decenas de hombres abusaran de ella admite los hechos y pide perdón ante el juez.

## Dominique Pelicot: «Soy un violador, como todos los demás acusados»

Guillaume Horcajuelo / Efe



Gisèle Pelicot (centro) y su hija, Caroline Darian, caminan junto a sus abogados hacia el tribunal de Aviñón, ayer.

LETICIA FUENTES Aviñón Enviada especial



La primera declaración de Dominique Pelicot, el principal acusado en el caso de las violaciones de Mazan, frente al Tribunal de Aviñón se esperaba desde hacía días. Su abogada afirmó que su cliente quería declarar y pedir perdón, y que lo haría cuando se encontrase mejor de salud. Y así fue. Ayer, minutos después de instalarse en el box de la Sala A del tribunal, Pelicot reconoció todos los hechos entre lágrimas: «Soy un violador, como todos los que están en esta sala. Lo sabían todo y no pueden decir lo contrario. (...) Lamento lo que he hecho, aunque eso sea imperdonable».

El acusado de haber drogado a su mujer durante 10 años para que decenas de hombres desconocidos abusaran de ella compareció sin eludir ninguna de las preguntas del tribunal, aunque en algunos momentos su voz se quebró: «Gracias a los psicólogos, me he dado cuenta de que no nacemos así, que nos convertimos en eso», aseguró, en referencia a los episodios de abusos sexuales infantiles que presenció en su infancia, cuando su padre abusó de su hermana adoptiva.

El acusado empezó la jornada entre lágrimas pero a medida que avanzaba el día y pasaban las horas se instaló un ambiente relajado en el cubículo, y empezó a caer en contradicciones. Por la mañana dijo que no disponía de Skype, ni de WhatsApp ni Facebook, aunque las pruebas demuestran que colgó imágenes en estas redes sociales que vieron otros hombres. También negó haber compartido en chats fotos de su hija mayor, Caroline Darian – en las que según los investigadores se le veía parcialmente desnuda y aparentemente drogada-y comentarios vulgares sobre ella. En ese momento, Caroline no pudo contener la rabia y estalló en pleno juicio: «¡Mentiroso!», al tiempo que abandonó la sala mientras murmuraba: «Voy a vomitar». No solo su hija, la abogada de uno de los acusados, Nadia

La hija del procesado le llama «mentiroso» por negar haber compartido fotos suyas semidesnuda El Bouroumi, también elevó el tono durante la jornada en varias ocasiones recriminando las supuestas mentiras lanzadas por Pelicot: «En esta sala todos estamos tentados de coger el micrófono para decirle que es un mentiroso notorio. Dice que le han hecho chantaje pero nadie ha encontrado nada en el archivo».

### «Sin límites morales»

A las contradicciones se suma un insistente discurso centrado en su adicción al sexo que, según él, le llevó a cometer dichas violaciones y abusos de manera incontrolable. Una línea de defensa que rechazan los psicólogos y psiquiatras que le han entrevistado, los cuales lo han calificado de personaje manipulador que «no tiene límites morales», lleno de parafilias, especialmente relacionadas con el voyerismo.

Ante los análisis realizados por los forenses, Pelicot se defendió y negó considerar a su mujer como un objeto – aunque los vídeos encontrados en su ordenador digan todo lo contrario—, aunque sí ha reconocido que puede llegar a ser un hombre manipulador.

Los letrados de Gisèle tienen claro que este proceso tiene un final ya escrito. Las pruebas son contundentes, pero todos los presentes en la sala son conscientes de que este juicio va más allá de la propia sentencia, no menor. Se trata de un proceso histórico en Francia, el mayor de los últimos 20 años, con más de 50 hombres sentados en el banquillo por violación agravada, algunos de ellos con antecedentes penales relacionados con violencia sexual o pederastia, el cual sentará un precedente jurídico en el país. Gisèle ya es un símbolo en Francia.

De hecho, a las puertas del tribunal había ayer mucha expectación. Hasta allí se desplazaron activistas y vecinos de Aviñón con el objetivo de «mirar a la cara a todos estos hombres violadores, que es lo

### La defensa centra su discurso en que la adicción al sexo le llevó a cometer dichas atrocidades

que son, y apoyar a Gisèle», decía una vecina. Junto a ellos, un centenar de personas de público y otro de medios franceses e internacionales acudieron a los juzgados y fueron testigos de cómo Gisèle entraba y salía de la sala durante los recesos de la jornada por la misma puerta que sus violadores — hacía cola a tan solo unos metros— o cómo los acusados se estuvieron paseando por el edificio del tribunal con la cabeza alta.

Después de suspenderse el juicio en varias ocasiones por el estado de salud de Dominique Pelicot, la comparecencia del principal acusado de la trama se realizó bajo condiciones especiales: debido a sus afecciones, se fueron realizando breves descansos de 15 y 20 minutos cada hora y media, aproximadamente. Su abogada, Beatrice Zavarro, manifestó de nuevo durante la jornada su malestar por el hecho de que su cliente llevara días alertando de sus dolencias sin recibir tratamiento médico hasta el pasado domingo, cuando fue hospitalizado por una infección renal y un cálculo en la vejiga.

Hoy se espera que comparezca el otro principal acusado: Jean-Pierre Marechal, también conocido como Rasmus, quien copió el modus operandi de Pelicot para violar a su propia mujer. Según los investigadores, el jubilado también participó en al menos cinco ocasiones en los abusos de su alumno más aventajado. ■ 30 | Sociedad el Periódico de Aragón Miercoles, 18 de septiembre de 2024

### Salud

Tras meses de negociaciones, el texto final, pactado también con Sumar y Junts, incluirá la «dotación económica necesaria» para cubrir las necesidades de los enfermos 24 horas.

## Acuerdo entre PSOE y PP para la tramitación de la ley sobre ELA

IVÁN GIL / MAY MARIÑO Madrid

El Congreso desbloqueará la ley ELA tras meses de negociaciones e iniciativas cruzadas de los diferentes grupos parlamentarios. PP, PSOE, Sumar y Junts acordaron ayer un texto de consenso para sacar adelante la ley de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que incluye la atención continuada especializada 24 horas para enfermos en estadios avanzados y ayudas a los cuidadores. La ELA incluye también otras enfermedades y procesos neurológicos de alta complejidad. Desde el PNV avanzaron que apoyarán el texto del acuerdo, aunque propondrán enmiendas durante su tramitación parlamentaria.

En el texto de la propuesta de

consenso se incluye la puesta en marcha de una estructura para la investigación ELA, la apuesta por la ayuda a electrodependientes y consumidores vulnerables o la capacitación específica de los profesionales, así como la «dotación económica necesaria» para cubrir las necesidades de los enfermos.

Por otra parte, se señala que serán «todas las administraciones competentes» las que deberán dotar a los equipos multiprofesionales de «calificación y reconocimiento del grado de discapacidad de los recursos necesarios para dar cumplimiento a las previsiones establecidas en materia de celeridad de los procedimientos de evaluación de las situaciones de discapacidad y la calificación de su grado, así como en las revisiones de grado». También se dotarán los recursos precisos pa-



Afectados de ELA durante una movilización junto al Congreso en 2023.

las valoraciones por medios no pre- Senado, donde se aprobaría definisenciales o telemáticos, cuando procedan». El objetivo de los grupos es poder es aprobarla en el pleno del

ra «el adecuado funcionamiento de Congreso en octubre y llevarla al tivamente gracias a la previsible amplia mayoría de apoyos. La intención es llevar hoy mismo a la po-

Europa Press

nencia el texto conjunto acordado. A partir de ahí, se aprobaría en la Mesa la próxima semana con el objetivo de llevar la ley a un pleno extraordinario o al siguiente ordinario. «En un mes en el BOE», apuntan fuentes parlamentarias. Los partidos se han comprometido así a agilizar la tramitación de la norma en el Congreso y el Senado, de tal manera que esté aprobada, como tarde, antes de que termine el mes de octubre. La ley establece un plazo de 12 meses desde su aprobación para homogeneizar las ayudas por gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento de los pacientes, y en su caso los acompañantes, que sean derivados para recibir asistencia sanitaria a un centro o servicio del Sistema Nacional de Salud de otra comunidad autónoma distinta a la de su lugar de residencia.

En el mismo plazo máximo desde su aprobación, se actualizará la cartera de servicios en el ámbito de la rehabilitación. Concretamente, se incluirá la fisioterapia, también con la modalidad a domicilio, para personas con enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, como la ELA. Asimismo se establece un plazo máximo de tres meses para los procesos de valoración y reconocimiento del grado de dependencia y discapacidad. Finalmente, en el ámbito de la investigación se creará en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) una estructura propia sobre ELA.

### Obituario

El periodista, que falleció ayer a los 80 años, hizo carrera en los medios, donde explotó su condición de expariente del dictador.

## Adiós a Jimmy Giménez-Arnau, ex de una nieta de Franco y mordaz tertuliano

INÉS ÁLVAREZ Barcelona

El periodista Jimmy Giménez-Arnau falleció ayer, tres días después de cumplir los 80 años. Protagonista habitual de la llamada prensa del corazón tras contraer matrimonio, a finales de los años 70, con Merry Martínez Bordiú, la nieta favorita de Franco, se labró una trayectoria en la televisión como tertuliano en programas como La máquina de la verdad, Tómbola, ¿Dónde estás corazón?, Sabor a ti, Crónicas marcianas y Sálvame, entre otros.

También presentó un programa en Antena 3 Radio, Hora de lobos, y participó en el espacio Protagonistas, de Luis del Olmo. En la prensa escrita colaboró como columnista de medios como El Mundo y ABC y en la revista Panorama, del grupo Zeta. Su tono mordaz, irónico, crítico y provocador que desplegó, así como su tendencia a contar las interioridades de su exfamilia política, le hicieron crear controversia en todos los medios por los que pasó.

Es autor, asimismo, de numerosos libros. Comenzó escribiendo poesía, de lo que son exponentes Cuya selva y La soledad distinta. En 1977 publicó su primera novela, Las islas transparentes. Le siguieron Los insatisfechos, y Zelos. Otras de sus obras, algunas con títulos muy provocadores, son: Yo, Jimmy, Mi vida entre los Franco, Neón en vena, Enfermos en el paraíso, Las malas compañías. Hipótesis íntimas sobre la



Jimmy Giménez-Arnau.

muerte de los marqueses de Urquijo, Cómo forrarse y flipar con la gente guapa, Camaleones y lagartas y España me pone. La última, escrita en 2020, fue su autobiografía, La vida

Su matrimonio con Merry Martínez Bordiú en 1977 (con exclusiva en la revista ¡Hola! de un millón de pesetas, todo un hito en el momento), con quien tuvo una hija, Leticia, nacida en 1979, y la posterior disolución con una sentencia del Tribunal de la Rota, le convirtió en carne de la prensa del corazón. Una temática en la que se acabaría especializando, aprovechando sus polémicas intervenciones para exponer su vida, por el morbo que despertaba su condición de expariente de los Franco.

En 2007 conoció a la periodista Sandra Delgado, 35 años menor que él, cuando esta le entrevistó para el programa Dolce Vita, de Telecinco, con la que se acabó casando (en secreto y otra exclusiva fotográfica mediante) hace más de una década. Su última reaparición en televisión, después del final de Sálvame, fue en el avance del nuevo programa de Quickie. En ella, el tertuliano expresó que quería «morir en directo» y a pesar de haber estado un tiempo alejado del foco mediático, había expresado en más de una ocasión su deseo de volver a la pequeña pantalla.

### Funeraria y Tanatorio Centro

Camino de las Torres, 73 - Zaragoza Tel. 976 27 27 11 (24 H.)





Adaptados a todos los criterios Posibilidad de financiación Presupuestos telefónicos (24 h.) Compañías de seguros y partículares Miercoles, 18 de septiembre de 2024

### Con motivo de las Fiestas del Pilar

El musical por excelencia de Broadway aterrizará del 3 al 13 de octubre en el Palacio de Congresos con 24 actores y once músicos sobre el escenario.

## El musical 'Chicago' traerá a Zaragoza la magia de Broadway

RUBÉN LÓPEZ Zaragoza

No es muy habitual que un espectáculo de Broadway cruce el charco exactamente con la misma producción que se puede ver en estos momentos en Nueva York, pero eso es lo que ha conseguido Som Produce con Chicago. La mayor productora de musicales de España trajo al director y al coreógrafo originales desde Estados Unidos para que supervisaran el casting y todo el proceso creativo del show. El resultado es «una réplica exacta del de Broadway», según indicó ayer en Zaragoza el director residente del musical, Víctor Conde. «Tiene la misma calidad, el mismo número de actores y músicos sobre el escenario y hasta el mismo número de focos», subrayó Conde.

Este Chicago ya triunfó la temporada pasada en el Teatro Apolo de Madrid y ahora desembarcará del 3 al 13 de octubre en el Palacio de Congresos de Zaragoza coincidiendo con las Fiestas del Pilar. Lo hará además con talento aragonés

sobre las tablas, ya que la zaragozana Teresa Abarca representará durante la primera semana papel protagonista, el de la mítica

Roxie Hart. De esta forma, los aragoneses tendrán oportunidad de disfrutar de la magia y el espíritu de Broadway sin viajar a Nueva York y con el valor añadido de ver el musical de

Broadway por excelencia. Chicago, de hecho, lleva 27 años representándose de forma ininterrumpida en Broadway y es el segundo espectáculo de más larga duración en su historia (tras El fantasma de la ópera). Además, se ha representado en 38 países acumulando en todo el mundo más de 34 millones de espectadores.

«Nos consideramos los guardianes de un legado; de ese estilo que creó Bob Fosse y que convirtió a Broadway en moderno», destacó Conde en la presentación celebrada ayer en la oficina de turismo de la plaza del Pilar.

La de Zaragoza será la primera parada de una extensa gira que llegará a las principales ciudades del país con un espectáculo nada fácil de mover. Un total de 24 actores y una orquesta compuesta por once músicos se subirán al escenario del Palacio de Congresos, sin olvidar los casi 30 técnicos que necesita la producción para poder desarrollarse.

Aunque en el apartado formal sea una «réplica» del musical de Broadway, este Chicago tiene

> también una esencia propia. Principalmente, la que le proporciona un

elenco formado en sumayoría por intérpretes españoles, aunque también hay argentinos, brasileños y cubanos. Todos ellos fueron seleccionados hace casi

dos años en Ma-

drid tras un exi-

gente casting, como reconoció ayer la zaragozana Teresa Abarca. «Fue un proceso duro. El equipo de Broadway y el español se encargaron de hacer las selecciones y, además de dar la talla en canto, danza e interpretación, había que demostrar cierta conexión con la esencia de los personajes», comentó Abarca, que comparte el papel protagonista con Silvia Álvarez y se irán turnando a lo largo de toda la gira.

### Jugando en casa

Sin duda, esta parada no será una más para la actriz zaragozana: «La emoción es muy grande siempre que vengo; aquí está mi familia y mis amigos y es muy especial para mí». No será la primera vez que la vean actuar en casa, ya que a pesar de su juventud se ha convertido en una de las reinas del teatro musical en España. Así, en

### Teresa Abarca protagoniza el espectáculo al dar

La zaragozana

## vida a Roxie Hart

los últimos años, Abarca ya ha podido demostrar su talento tanto en el Palacio de Congresos como en el Teatro Principal con los espectáculos Cabaret, West Side Story y 50 sombras. El musical.

Ahora, volverá con Chicago, un espectáculo que suma más de 10.000 representaciones en Broadway y en el que han participado actores de la talla de Melanie Griffith, Sofia Vergara o Patrick Swayze. El musical, ambientado en los años 20, cuenta la historia de Roxie Hart, un ama de casa y

bailarina que mata a su amante después de que él la amenazara con dejarla. Roxie va a la cárcel y con la ayuda de su abogado logra acaparar la atención de los medios con noticias escandalosas. La producción original se estrenó en 1975 en Nueva York y fue dirigida y coreografiada por Bob Fosse. En 1996 llegó una nueva versión, inspirada en la anterior, y que es la actual. «Es un musical muy adulto, con una denuncia social muy bestia y casi más actual que cuando se creó con esos famosos que alcanzan la fama con cosas que nada tienen que ver con su profesión», explicó Conde.

Las entradas para Chicago, que avanzan a buen ritmo según indicaron desde la productora, están a la venta a través de Ibercaja a un precio entre los 53 y los 65 euros, dependiendo de la ubicación dentro del Palacio de Congresos. ■

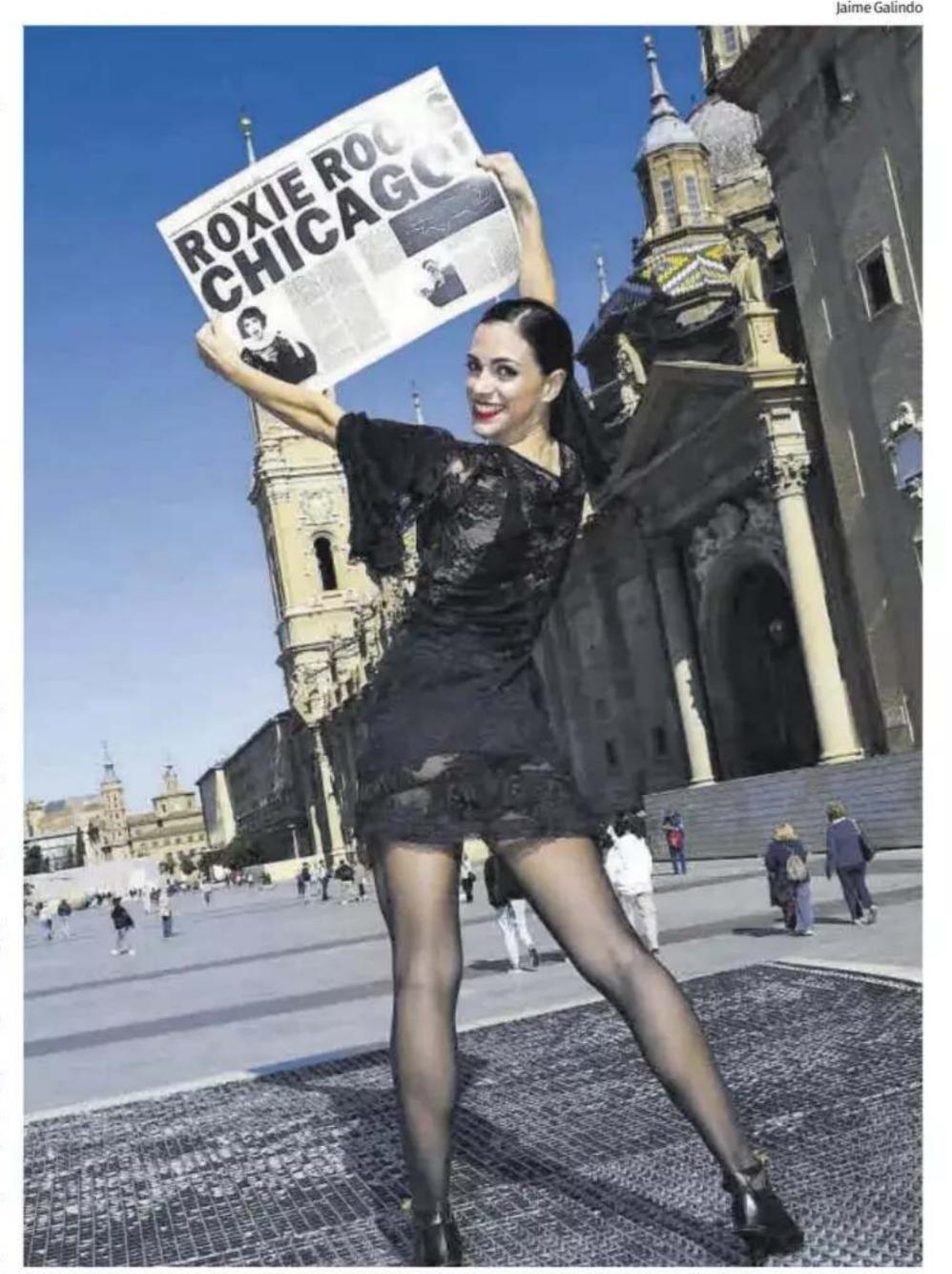

La actriz zaragozana Teresa Abarca, que protagoniza el musical, ayer en la plaza del Pilar

Una imagen del musical, en el que participan 24 actores y una orquesta de once músi-

32 | Cultura Miércoles, 18 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

### Del 13 al 15 de diciembre

La vigésimo tercera edición del evento reunirá en Zaragoza a librerías, editoriales e importantes autores como Paco Roca o Miguel Vila.

## El Salón del Cómic volverá a llenar de viñetas la Multiusos

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Salón de Cómic de Zaragoza regresará del 13 al 15 de diciembre a la Sala Multiusos con su XXIII edición, una cita en la que van a participar historietistas como Miguel Vila o Paco Roca y que se va a acompañar por la exposición sobre el personaje Goya-Hellboy en el Centro de Historias. El consejero de Participación y Régimen Interior de Zaragoza, Alfonso Mendoza, fue el encargado de presentar ayer en rueda de prensa el cartel del XXIII Salón del Cómic, junto al ilustrador y autor del mismo, Fernando de Felipe, y la responsable de Centros Cívicos, María del Mar Delgado.

Esta cita del tebeo, cuyo éxito está avalado por los 15.000 visitantes registrados en la edición anterior, es la única de gestión íntegramente pública y va a reunir a los artistas españoles más relevantes del sector, además de a librerías, editoriales, fanzines y colectivos. Entre los artistas invitados de este año, figuran en la programación el italiano Miguel Vila y el laureado ilustrador valenciano Paco Roca, Premio Nacional del Cómic de España 2008 por su obra Arrugas y patrono de la Biblioteca Nacional.

La propuesta del Salón de Cómic de este año se ha completado
con una exposición sobre el personaje Goya-Hellboy, que se inaugurará en el Centro de Historias el 28
de noviembre con la asistencia del
autor de la misma, Stéphane Levallois. «Se trata de uno de los
grandes artistas franceses del siglo. De fama mundial, su arte es
reclamado por los grandes creadores visuales de la actualidad en
todos los campos de la creación
contemporánea», indicó Mendoza.

El cartel de esta cita anual ha si-



Presentación del XXIII Salón del Cómic de Zaragoza, ayer en el ayuntamiento.

do elaborado por el zaragozano Fernando de Felipe, que es autor de obras como Nacido Salvaje o Museum y fue galardonado por el propio salón con el Gran Premio del Cómic Aragonés. «El salón me ha acogido cual hijo pródigo, con los brazos abiertos y todos los honores justo ahora casi 30 años después de mi espantada», comentó el historietista, quien también aseguró que «el primer obstáculo al que se enfrentó cuando le encargaron el cartel fue el miedo a asumir la responsabilidad». Después de «estudiar» los carteles anteriores, Fernando de Felipe ha reflexionado con su cartel sobre cómo

### El zaragozano Fernando de

### Felipe es el autor del cartel de este año

se adapta el mundo del cómic a las nuevas interacciones tecnológicas y a la inteligencia artificial.

En este sentido, señaló que «el caso de realidad virtual admite la idea de si se ve una novela gráfica de última generación o si se proyecta el cómic que le gustaría leer en el futuro». Además, subrayó que «los tebeos mientras podamos llevarlos a un parque seguirán completamente vivos y mientras podamos seguir coleccionándolos seguirán siendo un objeto de completa fascinación».

Ayuntamiento de Zaragoza

Por su parte, María del Mar Delgado, además de valorar esta «gran fiesta del noveno arte», recordó que en diciembre se van a llevar a cabo exposiciones, charlas y conferencias en torno al cómic más allá del salón y de la exposición sobre el pintor aragonés. Las entradas para el salón se podrán adquirir por internet de manera anticipada, aunque también en la taquilla los días de la cita. ■

Jaime Galindo

### Segunda edición

La sala Multiusos acogerá de viernes a domingo a los mejores artistas del país en el sector del anime, así como diversas actividades.

## El Festival Ultimate Manga vuelve este fin de semana a Zaragoza

EL PERIÓDICO Zaragoza

La segunda edición del Festival de la cultura asiática Ultimate Manga se celebrará de viernes a domingo en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Por segundo año consecutivo, el anime y el manga conquistarán la capital aragonesa con la presencia de los mejores artistas nacionales y editoriales del sector.

El evento arrancará el viernes con un concierto de Taiko (tambores tradicionales japoneses) a cargo de Murasaki Taiko. Este concierto solo será el inicio de una serie de actividades para todos los gustos y edades, siempre con el anime, el manga o el cosplay como protagonistas, informó la organización. Entre las novedades de esta edición destaca la supresión de las pausas a mediodía del sábado y el domingo, mientras que la apertura del viernes será de 17.00 a 21.00 horas; el sábado de 10.00 a 21.00 horas; y el domingo de 10.00 a 20.00 horas.

En esta segunda edición, la organización ha hecho un esfuerzo para contar con artistas de renombre internacional, como Keny Ruiz, primer autor español en publicar en Japón; Nacho Fernández, cuya obra ha sido publicada en diversos países; o Kamapon, entre otros y que impartirán diversos talleres donde cualquier podrá iniciarse en los diversos estilos del mundo del manga. Asimismo, el mundo del cosplay también tendrá su protagonismo con artistas como Helen Manlima, JF Cosplay o Gabrielle Rouge.

El viernes es el día elegido para entregar los primeros premios Ultimate Manga, Ciudad de Zaragoza, que cuentan con el apoyo de la Fundación Caja Rural de Aragón. Se reconocerá a un autor con una dila-



Una imagen de la pasada edición del festival.

tada trayectoria profesional y al mejor manga nacional. También el doblaje de series anime tiene su hueco en el salón, con la presencia de Marta Rodríguez y David García, actores de doblaje de Hazbin Hotel, quienes mostrarán su trabajo en una charla el sábado y otra el domingo.

El sábado tendrá lugar el concurso de Cosplay, el Disfrázate en familia y diversas exhibiciones de combates de sables láser, artes marciales o talleres de bonsai y de dibujos de manga. El protagonista del domingo será el Asian dance con una exhibición y un meet & geet con Nabi, de K-pop mag. ■ el Periódico de Aragón Miércoles, 18 de septiembre de 2024

### Novedad editorial

El trío de escritores con firma de mujer cierra su pentalogía millonaria con 'El clan', con temas como la inmigración ilegal, el tráfico de órganos y la corrupción de las altas esferas.

## Carmen Mola se despide de la saga de la inspectora Elena Blanco

MARINA SANMARTÍN Madrid

«Necesitábamos una forma de matar inconfundible y se le ocurrió a Agustín». Así es como Jorge Díaz hace alusión a la muerte de las hermanas Macaya en La novia gitana (2018) y los primeros pasos de la inspectora Elena Blanco. Ahora se despide de su emblemático personaje con la llegada a las librerías de El clan (Planeta), la que será la quinta y última entrega, según los tres integrantes de Carmen Mola no se cansan de repetir, de la serie superventas de novelas criminales iniciada con La novia gitana y asentada después en el éxito gracias a La red púrpura (2019), La nena (2020) y Las madres (2022). Los tres autores participaron ayer en el ciclo Martes de libros de la Fundación Ibercaja.

También afirma Díaz que el sueño de Elena hubiera sido cantar en el Festival de San Remo y que tiene para cada uno de sus compañeros de la Brigada de Análisis de Casos (BAC) una canción que se ajusta a su historia y su personalidad. Todo lo que comparten con los periodistas Agustín Martínez, Antonio Mercero y él es interesante, por lo que tiene de rompedor entender la literatura como el resultado de un trabajo en equipo, una aventura que empezó hace seis años con sus nombres y apellidos ocultos en la sombra.

Desde entonces hasta ahora, las ventas, que ya se cuentan en cientos de miles, han crecido en progresión geométrica y han ocurrido muchas cosas que han contribuido a afianzar el mito de Carmen Mola dentro y fuera del papel. Entre ellas, el fallo del Premio Planeta 2021 a su favor, que les permitió por fin desvelar su identidad -«algo que teníamos muchas ganas de hacer», afirma Martínez, «sobre todo porque no había manera de explicar por qué acumulábamos en nuestras casas tantos ejemplares de las novelas de Carmen Mola», completa Díaz - y descubrirle al mundo que detrás de la misteriosa escritora sobre la que tanto se había especulado se escondían tres hombres, los tres guionistas, con



Antonio Mercero, Jorge Díaz y Agustín Martínez, ayer en el Patio de la Infanta de Zaragoza.

una reconocida carrera en la ficción televisiva y una sólida trayectoria literaria en solitario. La polémica estaba servida: ¿cuál iba a ser,
por ejemplo, la postura de las librerías de mujeres que habían
apostado por la saga, convencidas
de que era una mujer quien la escribía? Y, sobre todo: ¿cómo iban a
tomárselo los lectores al descubrirse el engaño? Ninguna reacción
fue capaz de minar el triunfo.

Más allá de este rápido repaso de los hechos, El clan, que ha nacido con vocación de desenlace, es ahora el protagonista, la propuesta que deberá batirse por los primeros puestos en las listas de más vendidos tanto en España como en Latinoamérica, donde se publica al mismo tiempo.

En esta última aventura de la BAC, tan estimulante y ágil como

El próximo paso de los tres autores serán sus nuevos libros por separado

las anteriores, laten con fuerza las constantes vitales a las que Carmen Mola ha acostumbrado a su ejército de fans: mucha sangre, un arranque potente, que en esta ocasión retrata con crudeza la realidad de los niños soldado en Liberia, y un aluvión de giros alrededor del que Antonio Mercero describe como el villano más cruel: «el sistema y su monetización de la miseria humana». Si a lo largo de las intrigas de Elena Blanco y su equipo hemos asistido a la denuncia de algunos de los problemas más candentes en la agenda social -el estigma de la raza, los vientres de alquiler o los niños robados para los fines más viles son solo algunos de ellos-, en El clan se da el más difícil todavía: al crudo retrato de la inmigración ilegal y el tráfico de órganos se suma la corrupción endémica de las altas esferas, que sirve al trío de autores para conducir a sus seguidores hasta un memorable final a la altura de las expectativas y de una trama que, como una buena carrera de fondo, no ha perdido en ningún momento el ritmo.

Esta vez, sin embargo, y a pesar de no renunciar a su esencia, sí hay algo que diferencia esta novela de las cuatro que la preceden: el que sean los conflictos de los propios policías, sus batallas privadas y cuentas pendientes, las que salten a primer plano y nos mantengan en vilo. Lo hará el viaje emocional de Elena Blanco, que se rendirá ante la evidencia de estar enamorada, y lo hará el viaje físico e interior de su compañero en la brigada Ángel Zárate, que nos reserva una gran sorpresa.

### «Una trilogía de cinco»

«Una trilogía de cinco es el modo perfecto para terminar», asegura Díaz. ¿Será verdad? Por el momento, tal y como han reconocido, Martínez, Díaz y Mercero se disponen a retomar el próximo año la autoría individual, con todo lo que tiene de reto medirse con la repercusión que han logrado juntos. Luego ya se verá. Afirma Díaz que el fin de Elena Blanco no es el fin de Carmen Mola. Pase lo que pase, lo que ya ha quedado demostrado de sobra es la capacidad de tres autores para mantener su ego a raya y priorizar la historia por encima de todas las cosas, con la extraña y bienvenida convicción de que la literatura debe ser un fin en sí mismo para alcanzar una proyección universal .

### Reconocimiento

El madrileño Teatro del Barrio recibe el Premio Nacional 2024

EUROPA PRESS Madrid

Miguel Ángel Gracia

Teatro del Barrio, situado en el madrileño barrio de Lavapiés, obtuvo en el día de ayer el Premio Nacional de Teatro 2024, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros.

El jurado propuso este galardón a Teatro del Barrio, que el año pasado celebró su décimo aniversario, «por su amplia y variada programación, su concepción de teatro como hogar y espacio de proximidad con el territorio en el que se integra y su apuesta por la descentralización, programando a artistas de todo el territorio nacional y fomentando la movilidad de sus producciones», según detalló en un comunicado el ministerio. Además, el jurado destacó su labor pedagógica en el ámbito de las artes escénicas y de democratización del saber a través de su escuela y del proyecto Universidad del Barrio.

El Premio Nacional de Teatro se concede como recompensa y reconocimiento a la labor de una persona o entidad en el ámbito teatral, puesta de manifiesto preferentemente a través de una obra o actuación hecha pública o representada durante el año 2023. Hace diez años nacía el proyecto artístico y cultural cooperativo Teatro de Barrio en pleno centro de Madrid, y lo hacía en las instalaciones de lo que había sido la Sala Triángulo, un espacio emblemático de la escena alternativa. Su origen está vinculado al movimiento 15M.

Su programación artística gira en torno al humanismo, la memoria, la conciencia de clase, el feminismo, el antirracismo, el anticolonialismo y el ecologismo mientras que entre sus producciones más conocidas se encuentran El pan y la sal, Mundo Obrero, Ruz - Bárcenas, El Rey, Las guerras correctas, La sección, la trilogía Mujeres que se atreven, Feminismo para torpes, Los que hablan, No soy tu gitana, Cómo hemos llegado hasta aquí, Homenaje a Billy El Niño e Infiltrado en Vox.

34 | Cultura el Periódico de Aragón Miercoles, 18 de septiembre de 2024

### Trigésimo octava edición

La cita ha programado del 22 al 26 de septiembre un total de 33 espectáculos para diversos públicos, pero sobre todo para programadores y compañías al ser una feria profesional.

## Huesca abraza las artes escénicas con su Feria de Teatro y Danza

EL PERIÓDICO Zaragoza

Huesca se volverá a convertir por unos días en la capital de las artes escénicas gracias a su Feria Internacional de Teatro y Danza. La trigésimo octava edición de la cita, que se celebrará del 22 al 26 de septiembre, ha programado 33 espectáculos de teatro, danza y circo que se representarán en la capital oscense y en Gurrea de Gállego. En tan solo cinco días, la feria reunirá a doce compañías aragonesas, nueve españolas (procedentes de Madrid, Andalucía, Castilla-León, Comunidad Valenciana, Extremadura, País Vasco, Cataluña y Principado de Asturias) y varias extranjeras procedentes de Portugal y Francia.

Esta nueva edición fue presentada ayer en el Palacio de Congresos de Huesca por el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, el diputado provincial de Cultura, Carlos Sampériz, la concejala oscense de Cultura, Sonia Latre, y la programadora de la cita, Pilar Barrio. «La feria pone en el centro de las artes escénicas españolas a la ciudad de Huesca», subrayó Olloqui.

Esta trigésimo octava edición ha contado con un presupuesto de



La Feria Internacional de Teatro y Danza se presentó ayer en el Palacio de Congresos de Huesca.

245.000 euros y en ella hay actos para diversos públicos, pero sobre todo para programadores y compañías, ya que se trata de una cita profesional

Así, la feria cuenta con actividades de reflexión, formación y encuentros en tomo a las artes escénicas. Este año mantendrá sus líneas de programación con atención a los lenguajes contemporáneos y a las nuevas dramaturgias, con dos secciones: Sin Condiciones, dedicada a la exhibición en zonas no urbanas, en colaboración con la Comarca Hoya de Huesca, y Programación General.

La feria echará a andar este domingo 22 de septiembre con la programación del ciclo Sin condiciones, en Gurrea de Gállego, y continuará en la capital oscense del 23 al 26.

### Premio Javier Brun

Desde el año 2020, con motivo del fallecimiento del anterior director de la feria y jefe del Servicio de Cultura del consistorio oscense, Javier Brun, el ayuntamiento decidió

instituir anualmente el Premio Javier Brun para reconocer la trayectoria de personas o instituciones que han contribuido a poner en marcha proyectos culturales en el ámbito de las artes escénicas.

Este año el premio recae en el profesor emérito de la Universidad de Gerona, Alfons Martinell Semperey, uno de los principales expertos mundiales en el campo de las políticas culturales y la gestión cultural. Se hará entrega del galardón el lunes 23, a las 20.00 horas, en la inauguración de la feria.

Laura Trives

Del 21 al 30 de noviembre

Los dos grandes artífices de la película aragonesa 'La estrella azul' serán reconocidos en una cita que celebra su XXIX edición.

### El Festival de Cine de Zaragoza premiará a Javier Macipe y a la productora Amelia Hernández

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

La XXIX edición del Festival de Cine de Zaragoza (FCZ), que se celebrará del 21 al 30 de noviem-

bre, reconocerá a dos de los grandes artífices del exitoso largometraje La Estrella Azul. Su director, Javier Macipe, y su productora, Amelia Hernández, serán los dos primeros premiados este año.



Javier Macipe y Pepe Lorente en la presentación de 'La Estrella Azul'.

Así, el certamen, que cuenta de nuevo con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Zaragoza, otorgará El Augusto del Corto al Largo al director, guionista, realizador y músico aragonés Javier Macipe, como director

de numerosos cortometrajes y por hacer realidad una de las películas de moda, La Estrella Azul (2023), que forma parte de la terna de finalistas entre las que los académicos españoles elegirán para representar a España en los

### Música

Las XLII Jornadas de Órgano de la DPZ llegarán a 13 municipios de la provincia

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

Gobierno de Aragón

Las XLII Jornadas de Órgano de la Diputación de Zaragoza llegarán este año a 13 municipios de la provincia con conciertos de primer nivel que los aficionados a este tipo de música podrán disfrutar del 19 al 29 de septiembre. El ciclo comenzará mañana con un recital en Zaragoza, en la iglesia Santa Isabel de Portugal, y durante los dos próximos fines de semana recorrerá también Villanueva de Huerva, Tobed, Ariza, Ejea de los Caballeros, Used, Daroca, Caspe, Fuentes de Ebro, Calatayud, Ainzón, Cariñena y Ricla. Esta nueva edición contará con relevantes organistas como Modest Moreno, Juan San Martín, Modest Moreno, Ana Mínguez o Berenguer Monserrat.

La diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, destacó ayer «la excelente salud que gozan estas jornadas, que además de ser una atractiva oferta cultural y una de las de mayor arraigo en el ámbito de la música de órgano en España, es una gran oportunidad para conocer el patrimonio que tiene la provincia de Zaragoza y que la convierte en única por la gran cantidad de estos instrumentos musicales como por su conservación y mantenimiento».

Oscar. Macipe ha realizado ocho cortometrajes y la mayoría han sido seleccionados en el FCZ. Con algunos de ellos obtuvo premios principales, como con Os Meninos do Rio, que logró el Augusto al Mejor Cortometraje Aragonés. Este corto le ha valido 19 premios en diferentes festivales de todo el país.

Además, el Primer galardón No Oficial que el festival zaragozano ha dado a conocer, el Premio Oficios Cine, recaerá en la productora Amelia Hernández, destacada profesional en el ámbito de la producción, y productora ejecutiva del documental ganador del Goya 2020 Ara Malikian, una vida entre las cuerdas, dirigido por Nata Moreno, así como el citado largometraje La Estrella Azul.■

Miercoles, 18 de septiembre de 2024

### **REAL ZARAGOZA**



J. OTO Zaragoza

La portería del Real Zaragoza es un lugar especial. No es fácil ser guardián en La Romareda ante una afición exigente a la que no le vale cualquiera y que se muestra implacable con aquel que, en su opinión, no está a la altura. La lista de decepciones y de fiascos es amplia y en ella figuraba hasta hace bien poco Gaetan Poussin, el meta francés que Cordero fichó hace un año, procedente del Girondins, y al que firmó por tres temporadas en lo que pareció ser la preparación del relevo de Cristian, cuyos problemas físicos abrieron la puerta de la titularidad al galo.

Pero la acumulación de errores graves con el juego de pies marcó a Poussin y La Romareda bajó el pulgar. Sin embargo, todo ha cambiado en unos meses para el meta, al que Víctor concedió una oportunidad que no ha desaprovechado hasta convertirse, ahora mismo, en el portero titular del Zaragoza y en uno de los jugadores más queridos por La Romareda. Ver para creer. «Es que hasta ese famoso error en Gijón me había parecido un portero útil para el Zaragoza,

con blocajes, paradas, salidas y buena anticipación. Me parecía que había base y que teníamos un portero con buenas condiciones técnicas, pero pagó muy caro aquellos fallos groseros de concentración y malas decisiones», recuerda Andoni Cedrún, uno de los porteros legendarios en la historia del club, con el que disputó más de 360 partidos.

El vasco valora la «capacidad de superación» y la «actitud» del francés para levantarse cuando la redención parecía pura utopía. «Todos merecemos una segunda oportunidad y él la ha sabido aprovechar y se está asentando cada vez más en la portería a base de una gran personalidad. Y me encanta que lo haya hecho», celebra Cedrún, que destaca «su empeño en blocar la pelota, algo que cada vez se ve menos en los porteros. Él intenta hacerlo siempre y puede que algún día se vuelva a equivocar por eso, pero es elogiable y habla de sus buenas condiciones técnicas. También con el pie, a pesar de aquellos errores, y es que su golpeo es muy bueno», asevera.

Testigo de excepción del rigor de La Romareda, el vizcaíno celebra el giro en la opinión de la afición, cuya confianza Poussin se ha vuelto a ganar a pulso. «No bajó la guardia a pesar de todo. Se empeñó en demostrar a Víctor que podía contar con él y este le dio una confianza a la que Gaetan ha respon-



LAS FRASES

«Siempre me ha parecido un portero útil para el Zaragoza, con una gran capacidad de superación»

ANDONI CEDRÚN EXPORTERO DEL REAL ZARAGOZA

«Lo que ha hecho es inaudito, seguro que hay porteros mejores, pero no con tanta fortaleza mental como él»

CÉSAR LÁINEZ **EXPORTERO DEL REAL ZARAGOZA** 

dido con creces. Todos nos hemos superado en los malos momentos y él lo ha logrado y la gente se lo valora». Así que no hay dudas acerca de si debe seguir jugando o no. «Cuando la dinámica es positiva, y más en un portero, hay que dejarle seguir navegando en alta mar. No puede parar ahora y ha demostrado que debe seguir. Se lo ha ganado y lo merece. Todo lo que sea bueno para él lo será también para el Zaragoza. Ha aprovechado su oportunidad», reitera Andoni.

### César alza el pulgar

Tampoco tiene dudas César Láinez, otro de los emblemas de la historia del club en una portería en la que celebró dos Copas del Rey. «Lo que ha pasado va a darle tranquilidad y continuidad. En el fútbol, lo que hoy es blanco mañana es negro pero se lo ha ganado. De hecho, creo que ya lo hizo en pretemporada, en la que fue el mejor de todos a pesar del error en Tarragona. Se ganó la confianza de Víctor v ahora la está devolviendo», subraya el aragonés, que, como Cedrún, destaca las «buenas condiciones que siempre había mostrado» el francés, al que, sin embargo, se lo llevaron por delante «errores groseros que penalizaron mucho al equipo. Porque eso fue la clave. Entre Andoni y yo tenemos una larga lista de errores, pero nunca penalizaron tanto al conjunto, al contrario de lo que le ha pasado a Gaetan», matiza.

Por eso, la redención del galo supone algo «inaudito, de difícil explicación y más en un club que no concede muchas oportunidades». Por eso, el caso se envuelve en una relevancia especial. «Ha sido causalidad y casualidad. Tenía dos porteros por delante pero se han dado las circunstancias para que acabe jugando él. Es chulo que surjan cosas así porque recompensa la fortaleza mental de un portero, que siempre está por encima de la que necesitan los jugadores de campo porque la responsabilidad también es mucho mayor», ensalza el exportero y el entrenador, clave en la salvación del Zaragoza en la temporada 2016-17. «Mina mucho la moral cometer errores que cuestan puntos al equipo y la eliminación copera. Todos, supongo que él también, pensábamos que era difícil que volviera a jugar con el Zaragoza, pero me gusta que sucedan estas cosas porque quiere decir que la

36 Deportes
Miércoles, 18 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

### **REAL ZARAGOZA**

#### <<<

fortaleza mental y la capacidad para aprovechar las oportunidades tienen premio» y recuerda que «yo, con un entrenador que me dijo que no contaba conmigo, acabé jugando 35 partidos de 42» para insistir en el mérito de Poussin en ganarse la confianza de Víctor. «Seguro que hemos visto grandísimos porteros mejores que Poussin, pero sin tanta fortaleza mental. Convivir con los malos momentos es esencial en un puesto tan especial como es el portero» para volver a empezar de cero. «Y la afición ya se lo reconoce. No solo ante el Elche sino en el entrenamiento a puertas abiertas, donde la gente ya dejó claro que confía en él. No sé si ahora pasará a ser el ídolo de la grada, pero se ha ganado a pulso la confianza de Víctor y del entorno».

A Pablo Alcolea, que debutó en Primera División con el Real Zaragoza en la 2012-13, la resurrección de Poussin también le ha sorprendido. «Me alegro mucho por él. Los



### «Cuando ves que alguien aprovecha así una segunda oportunidad te alegras mucho por él. Bravo»

PABLO ALCOLEA EXPORTERO DEL REAL ZARAGOZA

que hemos sido porteros sabemos cómo afecta cometer errores y cuando ves que alguien recupera la confianza y aprovecha una segunda oportunidad en un club tan exigente como el Zaragoza, sientes mucha alegría. Bravo por él», celebra el aragonés, que valora la actitud del galo. «Yo era de los que pensaban que, tras lo sucedido el año pasado, no volvería a vestir la camiseta del Real Zaragoza, o, en todo caso, pasaría a tener un rol testimonial, pero ha demostrado mucho carácter y se ha ganado el puesto», sostiene.

Porque Alcolea tiene claro que Poussin, que fue el mejor del Zaragoza en Burgos, donde detuvo un penalti y la repetición decretada por el VAR a un especialista como Curro, seguirá bajo palos. «Si los compañeros confían en él, soy partidario de no tocar nada. No sería inteligente un cambio ahora, entre otras cosas, porque te lo puedes llevar por delante en lo que a confianza se refiere. Poussin se ha ganado la titularidad».



Iván Azón, en el suelo tras no acertar a rematar un centro durante el partido disputado el domingo en Burgos.

Desde que accedió al primer equipo, en la temporada 2020-21, Iván Azón ha venido desempeñando mayormente el papel de revulsivo. Salvo en la pasada campaña, cuando se ganó a pulso ser el delantero titular del Real Zaragoza, en el resto de cursos siempre ha estado más veces en el banquillo que en una titularidad en la que aún no se ha estrenado en el presente ejercicio. Víctor parece considerarlo el jugador número doce de la plantilla y valora más su aportación en la segunda parte de cara a explotar el cansancio acumulado por las defensas rivales.

Los datos son elocuentes. En estas cinco temporadas que Azón forma parte de la plantilla del primer equipo ha participado en un total de 125 encuentros, pero solo ha formado en la foto en poco más de la mitad (68). Ese 54%, en todo caso, está condicionado por esa titularidad de la pasada campaña, cuando formó parte del once inicial en 30 de los 36 encuentros en los que tomó parte.

Antes no había sido así. Su progresiva irrupción entre los mayores se tradujo en 10 titularidades en los 30 choques que jugó en la campaña 20–21, marcada por una inestabilidad que a punto estuvo de llevarse por delante al Zaragoza. Entonces, la aportación de Azón (autor de tres goles), Francho y Francés, recién salidos del filial, resultó determinante para la salvación de un conjunto

El canterano es el único que ha participado en los 5 partidos saliendo siempre desde el banquillo. Desde que accedió al primer equipo ha sido titular en 65 de los 125 encuentros que ha jugado (54%)

## Azón, el jugador número 12

J. OTO Zaragoza

aragonés al que Juan Ignacio Martínez tomó de la mano cuando el abismo amenazaba.

En la campaña siguiente, la contribución de Azón fue aún mayor. Siete goles anotó el canterano (máximo artillero del equipo junto a Vada) en los 35 encuentros que jugó. Pero tan solo en 15 fue titular. JIM, como ahora Víctor, le consideraba más valioso partiendo desde el banquillo que de inicio. Y, de hecho, el aragonés marcó cuatro de esos siete tantos siendo suplente.

En la 22-23, marcada por los problemas físicos del canterano, Azón fue más titular (13) que suplente (6), al igual que una campaña después. Las fallidas apuestas por Bakis, Sergi Enrich o Manu Vallejo otorgaron al zaragozano un papel protagonista en una campaña rubricada con cinco dianas, dos más que las que había logrado en la anterior campaña

logrado en la anterior campaña.

Ahora, Azón, de nuevo, es gran
reserva. Como lo demuestra el
hecho de que, aunque aún no ha
sido titular, es el único integrante
de la plantilla que ha jugado todos
los partidos saliendo desde el
banquillo. Y el Zaragoza casi

En tres de los cinco encuentros, Azón ha entrado al campo mediado el segundo periodo

siempre ha mejorado cuando el canterano ha hecho acto de presencia. Incluso en Cádiz, donde, en el poco tiempo que tuvo (salió en el minuto 81), el conjunto aragonés marcó dos de sus cuatro tantos (0-4). Más evidente fue la mejoría en Cartagena, donde fue clave en una remontada (1-2) lograda en los últimos minutos y en la que la entrada de Azón mediado el segundo periodo fue clave. O en casa ante el Elche (3-0), al que el Zaragoza endosó los dos últimos tantos ya con el delantero aragonés sobre el campo. Y también en Miranda, donde el cuadro de Víctor mejoró con la salida del punta, que tuvo la victoria en su cabeza con un remate precioso justo al final del choque que se estrelló en la madera, algo que se repetiría una semana después ante el Elche.

Quizá fue en Burgos donde ese factor revulsivo que Víctor parece conceder a Azón se hizo menos patente, aunque el canterano también tuvo una clara ocasión que no acertó a marcar en línea de gol. En todo caso, la jugada fue posteriormente anulada por fuera de juego previo.

De momento, Víctor prefiere a Bazdar y Alberto Marí como titulares. Y Azón es el único que aún no lo ha sido. En su caso, el técnico aragonés apuesta por darle entrada casi siempre en el ecuador de la segunda parte, como ha hecho en tres de los cinco encuentros disputados. el Periódico de Aragón Miércoles, 18 de septiembre de 2024

Deportes 37

### Mirador

El Zaragoza tiene una plantilla de nivel. Eso sí, en ausencia de alguno de los jugadores principales, como Keidi o Aketxe, se abre algún agujero

### Keidi Bare, Aketxe y el objetivo de un mediocentro físico para enero



SERGIO PÉREZ

Redactor Jefe de Deportes de El Periódico de Aragón

Las derrotas siempre generan dudas, levantan suspicacias y llegan acompañadas de cierta desconfianza y de
preguntas que quedan en el aire. Más en Zaragoza, una
ciudad tremendamente apasionada con su equipo y
que, como consecuencia de las decepciones acumuladas
en estos largos once años en Segunda, vive los momentos gratos a lo grande y sufre los malos con angustia. Las
sensaciones viajan de un extremo al otro con una facilidad enorme, en el pequeñísimo lapso de tiempo que hay
entre un triunfo y una derrota en el fútbol profesional.

De nuevo sucedió este domingo después de que el Real Zaragoza cayera por 1–0 en el descuento en Burgos, una historia que extrañamente volvió a repetirse. El equipo de Víctor Fernández no hizo un mal partido, tampoco notable, pero sí suficiente para haber rascado un punto. Igual que perdió, pudo haber ganado. O empatado. La fase final del encuentro fue una lotería, con el centro del campo desaparecido y los dos conjuntos llegando a tres cuartos muy fácilmente. Esta vez salió cruz por una despiste defensivo evitable.

Fue la primera derrota de esta temporada en cinco jornadas (10 puntos de 15 es un gran balance). Con la primera parte de Cartagena y varios chispazos del Mirandés en Anduva fue también el día en el que el rival más daño provocó en la sólida estructura defensiva del Zaragoza, una de sus principales fuerzas en este arranque de campeonato, como lo había sido una alta capacidad resolutiva ante la portería contraria, que en El Plantió no apareció.

Las victorias realzan las virtudes y esconden los defectos y las derrotas disimulan las virtudes y acentúan los defectos. Sin embargo, el oportunismo nunca es buen compañero de viaje. Desde que se cerró el mercado de verano, el Zaragoza cuenta con una plantilla de nivel notable, con una variedad de recursos muy amplia, jugadores jóvenes con gran energía y un buen fondo de armario en muchas zonas del campo.

La plantilla está bien doblada prácticamente en casi todos los puestos, pero cuenta con varias patas que cojean en ausencia de los claramente titulares. Por ejemplo, en el centro del campo. Sin percances, la nómina de nombres es de postín. Con bajas aparecen las lagunas. La de Keidi Bare es irremplazable porque no existe otro jugador de un perfil tan específico. Ahí en el medio falta también algún hombre más que rompa líneas con conducciones, verticalidad y buen físico.

Ocurre lo mismo en el extremo derecho, donde la lesión de Aketxe abrió un agujero que el equipo ha salvado bien ganando partidos hasta que llegó la derrota de Burgos. Ager no es un extremo puro. No es veloz ni un hombre que ensanche el campo jugando pegado a la línea. Pero es un tipo de futbolista que parte desde esa zona hacia adentro, con visión de juego, gran toque de balón, técnica pura, disparo y creatividad. Adu Ares puede actuar perfectamente en ese costado, aunque le gusta más el contrario. El vasco ha empezado muy desenchufado, aplatanado. Tiene calidad, rapidez y condiciones para triunfar aquí. El ritmo y la constancia que ha de imponer a su fútbol para que ello suceda corren de su parte.

En Burgos, el Zaragoza perdió pero mostró su querencia natural por ir hacia arriba en cualquier circunstancia. En esta ocasión, esa actitud ante la vida le costó cara porque en el descontrol pagó un precio elevado. En el último instante hubo una desatención fatal. La plantilla con la que cuenta Víctor Fernández tiene muy buen nivel. También algún agujero que el club ya está pensando en tapar en enero, como el de un mediocentro físico, pero el entrenador dispone de numerosas armas, en cantidad y variedad, para estar siempre más cerca de las victorias que de las derrotas.

### Aketxe, protagonista en la vuelta al trabajo

Ager Aketxe será, sin duda, el principal protagonista esta mañana en la vuelta a los entrenamientos del Real Zaragoza tras la jornada de descanso de ayer. El vasco, que el lunes se reincorporó al grupo, podría entrar en la convocatoria ante el Levante al encontrarse ya recuperado de su lesión muscular.

### El Levante llegará sin el lesionado Fabrício

El delantero del Levante Fabrício Santos, lesionado desde agosto en el bíceps femoral de la pierna izquierda, será, casi con total probabilidad, baja para el encuentro que medirá el sábado a su equipo con el Real Zaragoza en La Romareda. El conjunto granota llegará como líder de Segunda.

### Mel apuesta por un «relevo generacional»

El nuevo entrenador del Tenerife, Pepe Mel, manifestó ayer
en su presentación el deseo de
que su equipo defienda «hacia
adelante», recupere la confianza perdida y sea «protagonista»
en los partidos, así como por un
«relevo generacional», con una
apuesta por los jugadores de la
cantera de cara al futuro.

### **Fútbol**

Miguel Ångel Gracia



El seleccionador Richi Civera y el presidente Manuel Torralba, ayer.

## Aragón da la lista de 27 convocados para la Copa Regiones UEFA

EL PERIÓDICO Zaragoza

La selección aragonesa de fútbol representará a España en la Copa Regiones UEFA, una competición que se celebrará en Bulgaria en su fase clasificatoria para la final entre los días 29 de octubre y 4 de noviembre. El equipo se enfrentará a Bulgaria, Bielorrusia y Moldavia para luchar por una final que puede ser histórica. La lista de convocados está formada por los siguientes jugadores: del Almudévar Liso y Luna, del Andorra Villanueva y Tobajas, del Binéfar Samitier y Torres, del Calamocha Nilton Gomes, Tenorio y Torcal, del Caspe Losin y Pinto, del Cuarte Roberto Pérez, del Ebro Benedet, Charlez, Espierrez y Lite, del Épila Laínez y Casero, del Fraga Sanagustín, del Fuentes Briz, de La Almunia Ciriano y Embid, del Monzón Valencia, del Tamarite Cervera, Sales y Varilla y del Zuera, Abad.

Ayer, el seleccionador regional, Richi Civera, dio a conocer la lista de los 27 jugadores convocados a los entrenamientos y en la que están representados diez clubs aragoneses. «Es un momento fundamental para poner en valor el fútbol aragonés, la importancia de los clubs que vertebran la región y, sobre todo, a los jugadores aragoneses», dijo el entrenador. Por su parte, el presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba, señaló que «es un hito deportivo porque es el primer partido internacional de carácter oficial que va a jugar nuestra selección, pero también porque supone nuestra primera competición internacional representando a España».

«En la Federación -prosiguió- estamos todos muy ilusionados y volcados con la organización de este desplazamiento, que es bastante compleja, pero, por qué no decirlo, somos favoritos por la ilusión, por la actitud de los jugadores y porque con sus aptitudes demostraron en la fase nacional que están en condiciones, y que con ello nos han traído a este momento histórico».

Aragón viajará a Bulgaria tras superar en la primera competición estatal con varios grupos. En una primera fase, venció a Canarias (1-0) y a la selección campeona de la última edición, Galicia, en la tanda de penaltis. En la fase intermedia, que se disputó por el sistema de eliminatorias a partido único ante Madrid, se impuso Aragón (2-1). Los ganadores de estos cuartos de final disputaron una final a cuatro en la que la selección aragonesa eliminó a Andalucía en la tanda de penaltis (2-2) y a Galicia (2-1) en la gran final. Aragón se ganó el derecho, por primera vez en la historia de esta competición que se celebra cada dos años, a disputar la Fase Intermedia Europea.

38 | Deportes el Periódico de Aragón Miercoles, 18 de septiembre de 2024

### Fútbol | La Liga de Campeones

## Courtois impulsa otro triunfo sin brillo del Real Madrid

El portero fue vital en una sufrida victoria con goles de Mbappé, Rüdiger y Endrick



#### Real Madrid Stuttgart

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázguez (Militao, m.46), Carvajal, Rüdiger, Mendy (Fran García, m.75); Tchoauméni (Modric, m.70), Fede Valverde, Bellingham (Endrick, m.80); Rodrygo (Güler, m.75), Vinícius y Mbappé.

STUTTGART: Nübel; Vagnoman (Chase, m.63), Rouault (Zagadou, m.88), Chabot, Mittelstadt; Leweling, Stiller, Karazor, Millot (Demirovic, m.75), Unday (Touré, m.75) y Führich (Rieder, m.63).

GOLES: 1-0, m.46: Mbappé. 1-1, m.68: Undav. 2-1, m.83: Rüdiger. 3-1, m.96: Endrick.

ARBITRO: XHalil Umut Meler (Turquía). Mostró cartulina amarilla a Lucas Vázquez (23), Valverde (78), Militao (80), Modric (95) y al técnico Ancelotti por el Real Madrid; y a Mittelstadt (30) por el Stuttgart.

EL PERIÓDICO Madrid

Sin encontrar aún la imagen que se espera por la dimensión de su proyecto, el Real Madrid firmó un nuevo triunfo sin finura, sobreponiéndose a las dudas entre paradas salvadoras de Courtois, el estreno en Champions con gol de Mbappé y la participación decisiva de Modric.

A Ancelotti no le gusta lo que ve en su equipo. Endeble en el primer acto desde una presión mal ejecutada. Courtois demostró que anda más fino que sus compañeros. Gracias a su firmeza el Real Madrid no se fue al descanso perdiendo.

Le bastaron 20 segundos de la reanudación para castigar la valentía alemana. Bastó un pase al espacio a la carrera de Rodrygo, para que el brasileño pusiese en bandeja el gol a Mbappé. Fueron los mejores minutos madridistas. Pero al Real Madrid le falta continuidad y comenzó a decaer, salvado por enésima ocasión por Courtois, que ya nada pudo hacer a los 68 minutos en un córner que remató Undav.

Era el momento de Ancelotti. Dio entrada a Modric que puso el balón suave desde el saque de esquina a la cabeza de Rüdiger para regalar la victoria a siete minutos del final. Vinícius perdonó el tercero que firmó en el último segundo del añadido Endrick



Mbappé celebra su gol, el primero del Real Madrid.

### La jornada de hoy

### El Girona de Francés debuta en París con el PSG

lanzado y una portería sin el titular, Gigi Donnarumma, el PSG recibe hoy (21.00) a un debutante en la Liga de Campeones, el Girona de Alejandro Francés, en el primer partido europeo de la era post Mbappé. Tras siete temporadas en París, la marcha al Real Madrid del prolifico delantero no ha afectado, de momento, al conjunto de Luis Enrique Martinez en los resultados. Y, en el campeonato francés, suma cuatro triunfos en otros tantos encuentros.

Con un Ousmane Dembélé Además, está jugando un fútbol exuberante en el que Dembélé ha asumido los galones. En el último choque, ante el Brest (3-1), el ex del Barça hizo dos tantos y dio la razón al técnico español, quien le definió como el jugador más desequilibrante del fútbol actual. «Que el Girona se clasificase para la Champions nadie se lo esperaba, vi casi todos los partidos del curso pasado y ha sido uno de los mejores de España, con un juego muy divertido», dijo Luis Enrique, técnico del PSG.

Efe / Javier Lizón

### Ciclismo

## Pablo Castrillo entra en la lista para el Mundial de Zúrich

La prueba será el 29 y junto al oscense, que ayer fue homenajeado en Jaca, irán Mas, Ayuso, Landa, Bilbao, Aramburu, Rodríguez y Adriá

EL PERIÓDICO Zaragoza

Pablo Castrillo (Kern Pharma), uno de los grandes protagonistas de la última Vuelta a España con sus dos victorias de etapa que lo convirtieron en la revelación de la

carrera, se ha ganado un puesto en la selección española que disputará la prueba en línea de los Mundiales de ciclismo en ruta de Zúrich. El aragonés, de 23 años, fue ayer homenajeado en Jaca y entra en la potente lista del seleccionador nacional, Pascual Momparler, que integran también Enric Mas,

Álex Aramburu (Movistar), Juan Ayuso (UAE), Mikel Landa (Soudal Quick-Step), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Carlos Rodríguez (Ineos) y Roger Adriá (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

La carrera se disputará el domingo 29 desde las 10.30 horas sobre 274 kilómetros en los que los



Pablo Castrillo.

corredores tendrán que superar varias duras subidas, aunque no demasiado largas (Kyburg, 1,2 kilómetros al 12% de desnivel; Binz, 4,6 kilómetros al 4,5%; Zurichbergstrasse, 1,1 kilómetros y el 8%; y Witikon, 2,3 al 5,7%). La crono la disputarán el 22 David de la Cruz y Raúl García Pierna. ■

### Zaragoza CFF-Osasuna, en la Copa de la Reina

Kiko Huesca / efe

El Zaragoza CFF ya tiene rival para la segunda ronda de la Copa de la Reina. Se medirá al Osasuna en una eliminatoria a partido único. El partido se jugará en el CDM Mudéjar en un horario aún por determinar entreel1yel3deoctubre.ElZaragoza CFF superó al Huesca por 1-0 en la primera ronda.

### Abdón da la victoria al Mallorca ante la Real

Un tanto de Abdón Prats, de penalti, en la primera mitad certificó la primera victoria del Mallorca (1-0), que pudo ampliar su renta ante una Real Sociedad que en ningún momento inquietó a Leo Román en partido adelantado de la jornada 7 debido a la coincidencia de calendario con la Europa League.

Stadium Casablanca



Jesús Molíns Guitarte.

### Jesús Molins, nuevo presidente del Stadium

El Stadium Casablanca ya tiene presidente. El Arzobispo de Zaragoza, con la ratificación del Consejo de Gobierno de la Archidiócesis, la institución que rige los destinos del club, ha elegido a Jesús Molíns Guitarte como nuevo máximo responsable en sustitución de Jorge Sánchez, que presentó su dimisión por razones personales.

### El Pádel Valientes por Aspanoa, en octubre

La cuarta edición del Torneo de Pádel Valientes, organizada por las camicerías Palomero y Hermanos Pueyo a beneficio de Aspanoa, se celebrará el fin de semana del 26 y 27 de octubre en las pistas del Urban Sport (calle Augusto Bebel, 16). La inscripción es un donativo por pareja de 60 euros que irá integra para la asociación que atiende a niños con cáncer en Aragón.

Deportes | 39 el Periódico de Aragón Miercoles, 18 de septiembre de 2024

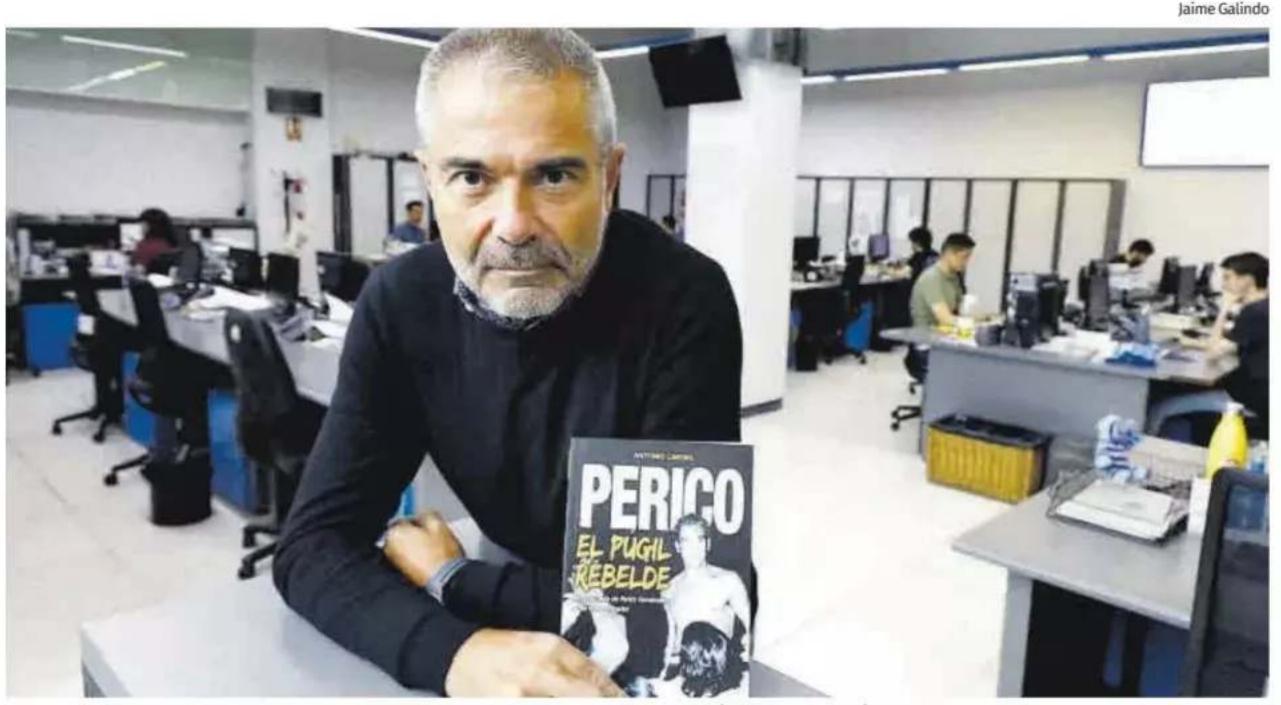

Antonio Cardiel posa con un ejemplar de su nuevo libro en la redacción de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, este lunes.

### La semblanza de un deportista sin parangón

El viernes ve la luz 'Perico, el púgil rebelde', la biografía definitiva del deportista aragonés más destacado de siempre. Su autor, el zaragozano Antonio Cardiel, ha completado una investigación tan minuciosa que le lleva a proponer una inédita teoría sobre el auténtico origen de Pedro Fernández Castrillejo

## «¡Mamá, he visto la moto de Perico!»

«¡Mamá, he visto la moto de Perico Fernández!». Un casi adolescente Antonio Cardiel (Zaragoza, 1962) subió a casa como una bala, con la lengua fuera, la piel erizada y la imagen de la Ducati amarilla del campeón grabada a fuego en las retinas como si hubiera visto la moto de un dios japarcada a solo unos metros de su casa!. Eran los años 70 del siglo XX y el boxeador aragonés acaparaba en ese momento todos los focos de la popularidad dentro y fuera de su tierra, también de los más jóvenes. Arriba y abajo del ring. Era el número uno.

Han pasado 50 años, casi ocho desde que murió Perico, y Cardiel recuerda ahora aquella anécdota de juventud que vivió junto a su hermano Joaquín mientras sostiene en las manos su última obra, Perico, el púgil rebelde (Doce Robles), el que ya se antoja como el libro definitivo sobre el deportista aragonés más destacado de siempre. «¡Quién me iba a decir aquel día que terminaría dando forma a su biografía!».

El escritor zaragozano ha logrado convertir una minuciosa labor de investigación en un relato literario de enorme calado. «Durante años, he recopilado todos los datos que he podido de la persona para dar vida al personaje», resume. «Ha

sido un reto muy grande. Hablamos de una figura única, no ha habido nunca nada parecido en Aragón».

Será difícil superar un trabajo tan cuidadoso, serio y emocional sobre Perico como aúna esta apuesta del editor Javier Lafuente y sus Doce Robles, Antonio Cardiel

ama el boxeo y hay pocos que le alcancen en su capacidad para desgranar el auge y derrumbe de un deporte que se golpeó muy duro a sí mismo. Y Javier Lafuente ha

sabido verlo. La obra, editada con sumo mimo, incluida una sorprendente colección de fotos, se presenta al público el viernes en la sala de juntas de la DPZ, entrando por Cinco de Marzo (19.00 h), coincidiendo con el 50 aniversario del título mundial de los superligeros logrado por Perico en Roma ante Lion Furuyama - 21 de septiembre de 1974 - . Aquel día to-

> tocó el techo del mundo. «Triunfó en el límite de la

> > humana», dice Cardiel. «La exigencia del boxeo es superior a la de cualquier otro deporte. No es comparable a

La leyenda de Perico se forjó con inusitada rapidez como consecuencia de su origen

humilde -abandonado al nacer-, su paso por los orfanatos de Calatayud y Zaragoza y su particular forma de ser. «Era puro instinto para lo bueno y para lo malo, una fuerza de la naturaleza que no obedecía a nada ni a nadie, alguien forjado a sí mismo desde el minuto uno que se metió de bruces en el más duro de los deportes para tocar la gloria y, después, poco a poco, convertirse en una marioneta del destino», reflexiona Antonio Cardiel, quien entre otras obras, anteriormente ha publicado Héroes de leyenda (Plaza & Janés, 2021) y la sorprendente novela Desvanecimientos (Mira, 2023).

### Pasto del olvido

Es conocido que tras retirarse después de 15 años de carrera y 127 combates (con un bagaje de 82 victorias), Perico tocó fondo, pasto del olvido, sumergido en la indigencia y completando sus últimos años gracias a la ayuda de amigos e instituciones públicas. Cardiel aporta en su libro muchas claves que explican el devenir del campeón, empezando por el despropósito de la pelea de Bangkok, donde el boxeador aragonés dejó rodar la corona mundial en 1975. «Aquello fue una cadena de errores que todavía hoy

son incomprensibles», sostiene el escritor.

En el listado de hitos determinantes destaca la derrota en Madrid en el Europeo de los ligeros de febrero de 1978 frente a Jim Watt, el punto de inflexión definitivo en la carrera del púgil zaragozano. «Allí empieza un declive que dura casi diez años. Ese largo periodo representa la cara oculta de la carrera de Perico. La que explica muchas cosas. Ahí he destinado mucho del esfuerzo de este libro».

### Caídas paralelas

Aquella noche el púgil almeriense Rubio Melero recibió tal paliza en uno de los duelos de la velada que murió a los pocos días. Cardiel tiene claro que el destino fue caprichoso: «La cuesta abajo del boxeo español y la de Perico fueron de la mano desde el mismo punto de partida. Todo empezó aquel 17 de febrero de 1978. La muerte de Rubio Melero puso en marcha una ola de antiboxeo que ya nunca se frenó y al mismo tiempo Perico perdió la oportunidad de volver a ser un grande».

La investigación del escritor za-

### El lanzamiento del libro coincide con con el 50 aniversario del título mundial del aragonés

ragozano ha sido exhaustiva también en el terreno personal. Cabe destacar que en contra de lo que se ha creído siempre, el segundo apellido de Perico no era Castillejos, sino Castrillejo, como reza en su partida de nacimiento a la que ha tenido acceso Cardiel. Un apartado especial merece precisamente el origen del campeón, que nunca ha quedado oficialmente aclarado. De hecho, el autor no descarta que la madre disfrutara de un estatus social radicalmente distinto al que se ha especulado siempre. Es seguro que fue abandonado al nacer, sí, pero por quién.

Durante años, periodistas y escritores que han glosado la figura del campeón han manejado variadas teorías, incluyendo la de una prostituta que le iba a visitar al hospicio Pignatelli y le llevaba caramelos todos los domingos cuando era niño, pero Cardiel aporta una inédita en su libro: ¿Fue Perico hijo de una gran dama zaragozana que se quedó embarazada estando soltera y lo abandonó al nacer? «Según lo que he recopilado, no se puede descartar. Es una teoría igual de válida que las demás. Una especulación con visos de realidad igual que las otras. Según he podido conocer e investigar, incluso más verosímil que el resto», concluye. ■

FRAN OSAMBELA Zaragoza

davía no tenía 22 años cuando

capacidad nada».

Perico Fernández, a los mandos de su Ducati Scrambler, en una de las imágenes del líbro de Antonio Cardiel.

40 Deportes

Miércoles, 18 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

### CASADEMONT ZARAGOZA

## Más cerca de la Euroliga

El Casademont logra una buena victoria en Rumanía en un partido muy serio y tendrá que defender 18 puntos de ventaja en Zaragoza contra el Constanta

57-75

CSM Constanta Casademont

CSM CONSTANTA: Dedic (12), Godri-Parau (5), Logic (3), Williams (8), Zivkovic (11) -cinco inicial-, Delic, Dzombeta (5), Fota, Ghizila, Irimia, Marginean (13).

(7), Helena Pueyo (14), Miroslava Mistinova (4), Ellen Nystrom (3), Markeisha Gatling (20) -cinco inicial-, Tanaya Atkinson (8), Melisa Brcaninovic, Laia Flores (14), Nerea Hermosa (1), Ainhoa Gervasini, Stephanie Mawuli (4).

PARCIALES: 23-23, 13-13, 11-21 y 10-18. ÁRBITROS: Simeonidis (Gre), Güngör (Tur) y Marziali (Ita).

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Sporturilor de Constanza ante 1.500 espectadores, un centenar españoles.

### RAQUEL MACHÍN Zaragoza

Misión cumplida en Rumanía. En un partido muy serio el Casademont Zaragoza supo esperar y jugar su momento en el Sporturilor de Constanza para lograr una ventaja de dieciocho puntos en el partido de ida de la eliminatoria previa de la Euroliga (57-75). Eso significa que dentro de una semana en el Príncipe Felipe le valdrá cualquier victoria, un empate o incluso una derrota por hasta 17 puntos para estar donde quiere estar, con los mejores de Europa, en la competición más exigente, donde se ha ganado jugar por derecho propio.

Una buena defensa y una buena lectura de sus ventajas, sobre todo por dentro, el acierto de tres en el momento adecuado y los destellos que van dejando las habituales como Mariona y Gatling pero, sobre todo, una omnipresente Helena Pueyo y una atrevida Laia Flores, guiaron al conjunto de Carlos Cantero en su estreno oficial del curso. El equipo aragonés tuvo, además, paciencia tras una primera parte en la que hubo empate y supo ir cansando poco a poco a su rival hasta romper el partido en la recta final y dejarle sin tiempo, sin argumentos y sin resuello. El Casademont es mejor y lo demostró.

El duelo comenzó con un ritmo alto de juego propiciado por la escasez defensiva de ambos equipos y la alegría con la que las jugadoras locales miraban el aro en cuanto podían. Eso dejó un partido entretenido, sin apenas interrupciones



Nystrom maneja el balón ante Dedic durante el partido de ayer en Rumanía.



Imagen de los aficionados del ejército español que animaron ayer al Casademont.

ni cortes de juego, y con un marcador elevado al término de los primeros diez minutos (23-23) así como con la certeza de que en cuanto lograra aplicarse en defensa, el Casademont Zaragoza podría dar un paso adelante.

Por dentro tenía una clara superioridad con Gatling que fue aprovechando poco a poco para producir once puntos en trece minutos y Helena Pueyo volvió a demostrar todo su descaro y calidad con unos minutos más que interesantes en los que no solo hizo diez puntos sino que hizo notar su influencia tanto en ataque como en defensa tocando numerosos balones. Así, en cuanto el Casademont apretó un poco atrás provocó un par de pérdidas seguidas que parecían dar un primer acelerón al partido, pero el Constanta no dio su brazo a torcer y con un 64% de

acierto en tiros de dos se mantuvo en partido.

El conjunto aragonés pasó un primer momento de dificultad cuando se vio cinco puntos abajo (34-29) tras unos minutos de atasco ofensivo, pero reaccionó con un parcial de 7-0 que le devolvió la ventaja (34-36) para cerrar la primera parte de nuevo en tablas (36-36). A base de triples comenzó la segunda parte. Tres consecutivos hizo el Casademont (dos de Atkinson y uno de Nystrom) que pareció poder responder el Constanta, pero nada más lejos de la realidad. El equipo aragonés aceleró en ataque de la mano de Gatling por dentro una vez que el equipo abrió el campo desde el 6,75 y el conjunto local se fue fundiendo poco a poco. Al Constanta cada vez le costaba más el balance defensivo y la imprecisión se hizo también

patente en ataque. Así que el Casademont se fue hasta los diez (47-57) al término del tercer cuarto.

El conjunto local volvió a acercarse a cinco y, de la mano de Marginean, hizo cuando pudo por que el duelo no se rompiera definitivamente. Solo lo consiguió en parte, con un último acercamiento a cinco puntos (53-58) antes de que las aragonesas asestaran el golpe definitivo. Gatling fue un martillo pilón hasta el final, Mariona Ortiz dominó el tiempo del partido y Helena Pueyo y Laia Flores hicieron de las suyas en una magnífica presentación en la Euroliga. Total, dieciocho puntos de ventaja que acercan al equipo a su objetivo y deben ser suficientes para que el Casademont Zaragoza vuelva a estar en la mejor competición europea por segunda temporada consecutiva.■

### LA MEJOR

### Markeisha Gatling

Dominante |9| Hizo valer su superioridad por dentro para marcar las diferencias.



### Mariona | 8 |

Control Manejó el partido, sus tiempos y el balón como acostumbra para que el equipo dominara la pista.

### Pueyo 7

Omnipresente Importante tanto en defensa como en ataque, es una jugadora total que volvió a dar muestras de su potencial.

### Mistinova | 5 |

Discreta Su labor pasó más desapercibida, pero capturó cinco rebotes.

### Nystrom | 6 |

Asistente Otra que parece no estar pero que va sumando, ayer 6 asistencias.

### Flores 7

Descaro Fue de menos a más para contribuir a la diferencia final en el marcador con una gran aportación ofensiva.

### Atkinson | 6 |

Triplista Apareció con dos triples seguidos en el tercer cuarto para empezar a marcar el camino.

### Brcaninovic | 5 |

Apagada Solo estuvo en pista cuatro minutos, la que menos entró en la rotación.

### Mawuli | 5 |

Buscándose La japonesa está buscando su sitio en el equipo y lo hace con intensidad en ambos lados.

### Hermosa | 5 |

Frenada La pivot está ante su momento para dar un paso al frente y debe aprovecharlo este año.

### Gervasini | - |

Inédita Fue la única jugadora de la plantilla a la que Carlos Cantero no dio minutos en el partido de ayer. el Periódico de Aragón Miércoles, 18 de septiembre de 2024

Deportes | 41



Santi Yusta, junto a Sergi García y Sergio Bezos, durante la presentación de la Liga Endesa el pasado lunes en Madrid.

«Hemos hecho un grupo muy bueno tanto dentro como fuera de la pista. Creo que va a ser una buena temporada», asegura el capitán del Casademont, que quiere seguir viviendo sus «mejores años» en la capital aragonesa tras renovar hasta 2027. La ACB arranca el 29 de septiembre en casa ante el Hiopos Lleida.

## La energía de Yusta

### R. MACHÍN Zaragoza

Desde fuera, las sensaciones que está dejando el Casademont Zaragoza en su preparación son razonablemente buenas. Desde dentro, también. Así lo explica al menos el capitán, el más veterano, Santi Yusta. «A pesar de que hemos tenido un par de derrotas, hemos hecho buen juego, las nuevas incorporaciones han estado muy bien y creo que hemos hecho un grupo muy bueno tanto dentro como fuera de la pista», valora el madrileño.

El pasado domingo la afición pudo, además, comprobarlo in situ en la victoria frente al Baskonia en el Memorial José Luis Abós. «Ese día creo que fue el mejor pero los anteriores partidos, a pesar de alguna derrota, también dimos buena imagen, con muchas ganas de apretar, de defender muy duro y creo que en general va a ser un buen año», añade el capitán.

Yusta tiene ganas. Los recién llegados tienen ganas. Y el capitán cree que esa energía va a ser lo que identifique este curso al Casademont Zaragoza. «Esta pretemporada hemos estado súper activos, súper duros, defensivamente, corriendo, creo que va a ser la actividad, la energía, lo que vamos a aportar este año», asegura.

Para conseguirlo hay un factor importante que ya diferencia esta temporada de la pasada. Porfirio Fisac ha podido trabajar con todos sus jugadores prácticamente desde el primer día y los contratiempos, por suerte, han sido mínimos. Algo que los propios protagonistas también notan. «La verdad es que sí, desde el primer día hemos estado prácticamente todos juntos y para trabajar como equipo viene muy bien para entendernos todos bien», indica Yusta. Sus compañeros han destacado el buen ambiente del grupo, la «buena vibra» como dijo Joaquín Rodríguez, y el capitán está de acuerdo. «También entrenar todos juntos desde el primer día hace que la química llegue antes y eso es muy importante para un equipo porque al final eso en la pista se va a notar».

Yél, Santi Yusta, asentado en su cuarto año en Zaragoza, convertido en el segundo mejor jugador nacional del pasado curso solo superado por Hernangómez, se sabe una pieza importante en el engranaje del Casademont. «Sí, la verdad es que sí. Me han demostrado que soy importante para ellos, estoy muy a gusto aquí, mis mejores años han sido en Zaragoza, entonces creo que toca seguir y ojalá siga igual», señala el madrileño, que este mismo año ha renovado su contrato con el club hasta 2027.

Para hacerlo bien será importante comenzar bien y el equipo aragonés lo hará frente a un recién ascendido, el Hiopos Lleida. Empezar con victoria supondría «encaminarnos un poquito hacia arriba, dejar de estar en la zona media baja de la tabla, aspirar a estar un poco más arriba. Creo que este año podemos hacerlo», señala Yusta.

El madrileño también explica que el grupo «asume con ilusión» su participación europea. ¿Y las dos finales con las que sueña el presidente, Reynaldo Benito? «Ojalá, qué le voy a decir. El femenino está muy bien, pensando en nosotros ojalá podamos como mínimo estar en las competiciones importantes, llegar lo más arriba posible y, obviamente, llegar a una final y ganarla sería un súper logro», concluye.

### El partido de hoy

### Dubljevic, contra su pasado

El Casademont Zaragoza cierra hoy su pretemporada con el último amistoso frente al Valencia en el Memorial Pepe Lanzuela, en Teruel (19.00 horas, Aragón TV), un duelo más que especial para Bojan Dubljevic, que se enfrentará por primera vez al equipo al que defendió durante once temporadas. En el cuadro taronja son duda sus dos cincos, Costello y Happ, que ya no jugaron en el último amistoso. En el Casademont Zaragoza Porfirio Fisac solo está pendiente del estado de Yoanki Mencía tras sufrir un pinchazo el domingo.

### Al menos 500 aficionados del Lleida viajarán a Zaragoza

R. MACHÍN Zaragoza

Casi 20 años de ausencia en la Liga ACB y un primer desplazamiento de 150 kilómetros convierten al partido de debut entre el Casademont Zaragoza y el Hiopos Lleida en una fiesta para la afición vecina, que se desplazará en buen número hasta la capital aragonesa. De hecho, se esperan al menos 500 aficionados del Lleida en las gradas del Príncipe Felipe que, de esta manera, pueden presentar un magnífico aspecto teniendo en cuenta que el club aragonés ha aumentado significativamente su número de abonados.

El pasado domingo el Príncipe Felipe ya registró una gran entrada para el Trofeo Ciudad de Zaragoza Memorial José Luis Abós frente al Baskonia con 5.225 espectadores en las gradas. Se trata de la mejor asistencia de los últimos años al tradicional partido que sirve como presentación del equipo aragonés. Además, el club zaragozano cuenta ya con más de 7.500 abonados y la cifra sigue subiendo con nuevas altas de última hora. Así, todo hace indicar que el próximo 29 de septiembre a las 12.30 horas el Príncipe Felipe vivirá un gran ambiente.

«La ciudad se ha volcado con el equipo y esa es nuestra identidad porque también lo hacemos por ellos, porque están encima y lo sienten como uno más», explicaba en la presentación de la Liga Endesa Rafa Villar, jugador del Hiopos. «He hablado con compañeros y me han dicho que probablemente va a venir bastante gente a animar y la van a liar bastante por allí o sea que ya el primer partido hay que empezar bien y dar un paso adelante», añadía.

En los últimos años el pabellón zaragozano ya ha vivido el desplazamiento masivo de aficiones como la del San Pablo Burgos o la del Palencia, que también desplazó en torno a medio millar de seguidores en el partido del curso pasado. Ahora los hinchas del Hiopos Lleida tomarán el relevo el próximo 29 de septiembre. Miercoles, 18 de septiembre de 2024

### Las series

### Amor en tiempos de muertos vivientes

Ficción postapocalíptica que emerge del universo creado por Robert Kirkman, situándose justo después del desenlace de The Walking Dead. Andrew Lincoln y Danai Gurira retoman sus icónicos personajes de Rick Grimes y Michonne. Inicialmente concebida como una película, esta serie promete aventuras y amor, y busca expandir la trama de cariño que tejieron en la historia original. Separados por la distancia, un poder indomable y los espectros de su pasado, los protagonistas se ven inmersos en un escenario novedoso: un mundo moldeado por la lucha contra los no muertos, pero también por conflictos con los vivos. La pregunta que subyace es: ¿podrán volver a encontrarse?



### Agatha, ¿quien si no?



### Una bruja en busca de sus poderes

Serie derivada de Bruja Escarlata y Visión centrada en la poderosa hechicera Agatha Harkness (Kathryn Hahn). Es malvada, pero uno de los personajes más queridos por los espectadores. Nos reencontramos con ella cuando está atrapada en el pueblo de Westview (Nueva Jersey) bajo un hechizo de Wanda (Elizabeth Olsen). La bruja logra momentáneamente su liberación, aunque no recupera sus poderes. Lo hace con ayuda de un misterioso joven, que desea enfrentarse a las pruebas del legendario Sendero de las Brujas. Junto a este adolescente gótico (Joe Locke) emprenden un viaje lleno de pruebas y retos pero que al final les permitirá solicitar lo que deseen.

### Cuando mi padre es un engorro

Comedia que muestra la difícil convivencia entre padre e hija. Gemma (Aimee Lou Wood), una joven de 24 años descubre que está embarazada tras un verano de aventuras, y después de un encuentro casual. Decide quedarse con el bebé, pero su vida se complica cuando su compañera de piso se muda al extranjero y no puede pagar el alquiler ella sola. En busca de un nuevo compañero, entrevista a varios candidatos, pero ninguno es adecuado. Con pocas opciones disponibles, se ve forzada a pedir ayuda a su último recurso: su padre, Malcolm (David Morrissey). Es un hombre divorciado, inmaduro y completamente inepto. Juntos empezarán una difícil convivencia.



### Un sorprendente drama sobre la mafia

(T1. 6 cap.)

**Tulsa King** Estados Unidos, 2024 Drama Skyshowtime 40 min. (T2. 10 cap.)

Tras 25 en prisión, un mafioso llamado Dwight (Sylvester Stallone) es exiliado por su jefe a la zona rural de Oklahoma para ampliar sus operaciones. Cuando sospecha que los suyos trabajan en su contra, poco a poco va formando su banda. En la segunda temporada, Dwight y su equipo siguen construyendo y defendiendo su creciente imperio en Tulsa, pero justo cuando consiguen establecerse, se dan cuenta de que no son los únicos que quieren reclamar sus derechos. Ante las amenazas de la mafia de Kansas City y de un poderoso hombre de negocios local, Dwight lucha por mantener a salvo a su familia y a su equipo. Además, aún tiene asuntos pendientes en Nueva York.

### Tercera temporada en Netflix

La pareja de Ronaldo protagoniza otros seis episodios de 'Soy Georgina', que se estrenan hoy.

## Sigue el cuento de Georgina, ahora en Arabia Saudí

INÉS ÁLVAREZ Segovia

Georgina logra provocar rechazo y adicción por partes iguales, pero nunca indiferencia. Quien no la soporta, o no ve su reality o lo hace refunfuñando, pero al resto le resulta hipnótica su presencia y su forma de narrar. Y estos últimos comprobarán en esta temporada que Georgina ya es Georgina y punto. Ya no habla de su pasado, porque nos lo sabemos y lo que importa ahora es su presente en Arabia Saudí.

Porque, con su fichaje por el Al-Nassr, ahora ese es su hogar. En la primera entrega les vimos en sus residencias de Madrid y Turín; en la segunda, mudados a Manchester, y ahora, en su mansión de Riad, un marco este que no podía ser más ideal para gente de su nivel. Así, en esta temporada, que, a modo de las aventuras de Tintín, se podría titular Georgina en el Imperio del Lujo Obsceno, vemos cómo ir el fin de semana a la playa en familia es instalarse en un impresionante resort flotante en el Mar Rojo («el mayor lujo para nosotros es estar con los niños en la naturaleza», asegura), que en Navidad les monte una pista de hielo en el jardín («Georgilandia») o celebrar su 30° cumpleaños en Las Maldivas con la prole (sus hijos y su equipo).

Como ella es la protagonista y la narradora de su propio cuento, aprovecha para exaltar a su príncipe azul («Ronaldo es el compañero de mi vida, mi confidente, mi alma gemela») antes de poner el broche final: «Hasta aquí todos los sueños que se han convertido en realidad. Siento que nuestra vida pronto va a cambiar, pero mientras tanto seguiré caminando de vuestra mano y en la misma dirección hacia un futuro brillante».

### Las películas recomendadas

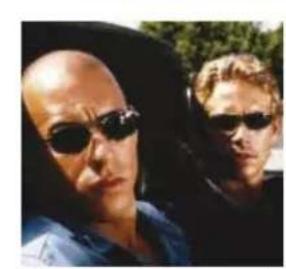

Primera entrega de la saga protagonizada por Vin Diesel.

### The Fast & the Furious: A todo gas

22.55 horas. FDF

De Rob Cohen. Con Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez. EEUU-Alemania, 2001. Acción, 106 minutos

Una banda de delincuentes se dedica a robar camiones en marcha desde vehículos deportivos. La policía decide infiltrar a uno de sus mejores hombres en el grupo para descubrir posibles sospechosos.



Film de 1997 dirigido por Jeb Stuart.

### Secuestro 22.00 horas. PARAMOUNT

De Jeb Stuart, Con Dennis Quaid, Danny Glover, Jared Leto, Ted Levine, R. Lee Ermey, Ian Blake Nelson, William Fichtner, Brent Hinkley, Gregory Scott Cummins, Orville Stoeber, Allison Smith, Julio Oscar Mechoso. EEUU, 1997. Suspense, 118 minutos ▶El agente del FBI LaCrosse está investigando a un peligroso criminal sospechoso de múltiples asesinatos y que tiene secuestrado a su propio hijo. Pero el FBI lo aparta del servicio activo hasta

que concluya su investigación.

#### La 1

06.00 Telediario matinal. 08.00 La hora de La 1. 10.40 Mañaneros.

Con Adela González. 14.00 Informativo territorial.

14.10 El gran premio de la cocina. Fuente de pimientos de piquillo rellenos con salsa y albóndigas con salsa y puré de patatas.

15.00 Telediario 1.

Con Alejandra Herranz. 15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo.

16.30 Salón de té La Moderna.

17.30 La Promesa.

18.30 El cazador stars. Con Gorka Rodriguez. 19.30 El cazador.

Con Rodrigo Vázquez. 20.30 Agui la Tierra.

Con Jacob Petrus.

21.00 Telediario 2. Con Marta Carazo.

21.40 La Revuelta. Can David Broncano. 22.50 Valle Salvaje.

00.15 Cicatriz. Mi primer error.

### La 2

09.55 La aventura del saber.

10.55 La 2 express. 11.00 Documenta2.

11.55 Al filo de lo imposible. Monográfico desiertos.

12.20 Las rutas D'Ambrosio. La Ribagorza, Inspira, Explora.

13.20 Mañanas de cine. Un rey para cuatro reinas.

14.45 Curro liménez. El secuestro. 15.45 Saber y ganar.

Con Jordi Hurtado. 16.30 Grandes documentales.

18.05 Documenta2.

19.00 Grantchester. 19.45 Culturas 2.

20.15 Mi familia en la mochila. 20.40 Reformas extraordinarias de George Clarke.

Cochera, Tamworth. 21.30 Cifras y letras. Con Aitor Albizua.

22.00 Documaster. Manolo: el mago de los zapatos.

23.30 Te ha hecho mirar: una historia verdadera sobre

#### Antena 3

08.55 Espejo público. Con Susanna Griso.

13.20 Cocina abierta con Karlos Arguinano.

13.45 La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias 1. Con Sandra Golpe.

15.30 Deportes. 15.35 El tiempo.

15.45 Sueños de libertad.

17.00 Y ahora Sonsoles. Con Sonsoles Ónega. 20.00 Pasapalabra.

Con Roberto Leal. 21.00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther

Vaquero. 21.30 Deportes.

21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero. Con Pablo Motos, Invitado: Miguel Angel Revilla, secretario general del Partido Regionalista de Cantabria.

22.45 López y Leal contra el canal 02.30 The Game Show.

Con Sofia del Prado, Marc Vila y Gemma Manzanero.

### Cuatro

07.30 ¡Toma salami!

08.30 Callejeros viajeros. Incluye Playas de Venezuela v Punta del Este.

10.20 Viajeros Cuatro. Medellin.

11.30 En boca de todos. Con Nacho Abad.

14.00 Noticias Cuatro. Con Alba Lago.

14.55 ElDesmarque Cuatro. Con Manu Carreño. **15.10** El tiempo.

15.30 Todo es mentira. Con Risto Mejide.

18.00 Lo sabe, no lo sabe. Con Xuso Jones.

19.00 |Boom! Con Christian Galvez

20.00 Noticias Cuatro. Con Diego Losada v Mónica

20.45 ElDesmarque Cuatro. Con Ricardo Reves.

21.00 El tiempo. 21.15 First Dates

22.50 Volando voy

02.00 ElDesmarque madrugada. 02.40 The Game Show.

> 22.50 TELE 5 'El rival más débil'

Ocho famosos trabajan

en equipo a lo largo de sie-

te rondas para tratar de con-

seguir hasta 50.000 euros.

Al final de cada ronda,

tienen que votar.

### Tele 5

08.55 La mirada critica.

Con Ana Terradillos. 10.30 Vamos a ver. Con Joaquín Prat y Patricia Pardo.

15.00 Informativos Telecinco. Con Isabel Jiménez v Angeles Blanco.

15.25 ElDesmarque Telecinco. Con Lucia Taboada.

15.35 El tiempo.

15.45 El diario de Jorge. Con Jorge Javier Vázquez. 17.30 TardeAR.

Con Ana Rosa Quintana. 20.00 Reacción en cadena.

Con Ion Aramendi. 21.00 Informativos Telecinco. Con Carlos Franganillo y

Leticia Iglesias. 21.35 El Desmarque Telecinco. Con Matías Prats Chacón.

21.45 El tiempo.

22.00 Gran Hermano: última hora. Con Laura Madrueño.

22.50 El rival más débil. 00.15 La verdad de...

02.00 Casino Gran Madrid Online Show.

### La Sexta

09.00 Aruser@s.

11.00 Al rojo vivo. Con Antonio García Ferreras. 14.30 La Sexta noticias 1º edición.

Con Helena Resano. 15.15 Jugones.

Con Josep Pedrerol.

15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando.

Con Dani Mateo.

17.15 Más vale tarde. Con Cristina Pardo e Iñaki Lopez.

20.00 La Sexta noticias 2ª edición. Con Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez.

21.00 La Sexta Clave.

Con Joaquín Castellón. 21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Óscar Rincón.

21.30 El intermedio. Con El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.

22.30 #Caso. La base.

00.00 Anglés: historia de una fuga.

22.45

Antena 3

Lopez y Leal contra

el canal'

Programa que pone a iñaki

López y Roberto Leal, dos

de los presentadores más

reconocidos de Atresme-

dia, contra la propia



### 22.50 TVE-1

'Valle salvaje' hermanos a marchar a alle Salvaje.

Tras un terrible suceso, la joven Adriana descubre que ha sido prometida con un nombre al que no conoce, lo que les lleva a ella y a sus

### Paramount Network

08.05 Central de cómicos. 08.45 La tienda de Galería del Coleccionista. 11.30 Cinexpress. 12.15 Embrujadas: Hechizadas. 13.10 Colombo: Cuidado, el asesinato puede ser perjudicial para la salud. 15.05 Agatha Christie: Poirot: La aventura de Johnnie Waverly. 16.05 Los misterios de Murdoch. Juego de niños y Un error médico. 18.10 Los asesinatos de Midsomer. Lo espada de Guillaume y Asesinatos a medida. 22.00 Cine con estrella: Secuestro. 00.30 Cine: Revenge. 02.30 Central de cómicos.

### FDF

06.25 Love Shopping TV FDF. 06.55 Miramimúsica. 07.00 ¡Toma salami! 07.05 Love Shopping TV FDF. 07.35 Los Serrano. 09.15 Aida. 12.55 La que se avecina. 22.55 Cine: The Fast and the Furious: A todo gas. na banda de delincuentes se dedica a robar camiones en marcha desde vehículos deportivos. La policia decide infiltrar a uno de sus mejores hombres en el grupo para descubrir posibles sospechosos. 00.55 La que se avecina. 02.45 The Game Show. 03.25 La que se avecina.

### Neox

06.00 Minutos musicales. 06.15 Hoteles con encanto. 07.00 Neox Kidz. 10.00 Modern Family. 12.15 Los Simpson. 16.15 The Big Bang Theory. 19.45 Chicago P.D. Narra la vida cotidiana de varios policias y miembros de la Unidad de Inteligencia Criminal asignado al Distrito 21 del Departamento de Policia de Chicago. 02.30 Jokerbet: ¡damos juego! 03.15 The Game Show. Presentadores: Sofia del Prado, Marc Vila, Gemma Manzanero, 04.00 Minutos musicales.

### DMAX

10.25 Secretos bajo tierra. Emisión de dos episodios. 12.16 Alienigenas. La conexión de los druidas y Reptiles ocultos entre nosotros. 14.06 Expedición al pasado. En busca de los pilotos perdidos de la Segunda Guerra Mundial y En busca de Bonnie y Clyde. 15.57 La pesca del oro. Llega la mina de hielo y Asfixia helada. 17.47 Pesca radical. 18.42 Pesca radical. 19.38 Joyas sobre ruedas. Saab 900 21.30 ¿Cómo lo hacen? 22.30 Las misiones secretas de Hitler. 23.27 Los cuarteles de Hitler.

### Aragón TV

07.30 El campo es nuestro. 08.00 Buenos días, Aragón. 10.00 La pera limonera 11.00 Agui y ahora.

Blanca Liso. 13.10 Atrapame si puedes.

Con Iñaki Urrutia. 14.00 Aragón noticias 1. Con Noemí Núñez y Javier

Con Miriam Sanchez y

Gaston. 15.10 El campo es nuestro.

15.50 Cine.

El rostro del fugitivo. 17.15 Asesinato en el norte.

18.10 Conexión Aragón.

Con Vanesa Pérez 19.00 IV Memorial Pepe Lanzuela. Casademont Zaragoza-Valencia Basket, Desde el pabellón deportivo Los

Planos de Teruel. En directe. 20.45 Aragón noticias 2. Con Mirtha Orallo y Jacobo

Fernández. 22.00 Sopa de letras. Con Miki Nadal.

23.05 Cine.

01.05 La mirilla. 02.40 Grandes viajes en tren. Etiopia (I) y (II).

The Mexican.



15.50 Un hombre falsamente acusado de asesinato se traslada a una ciudad fronteriza con una nueva identidad.



Jerry Welbach recibe un ultimátum de su jefe, un mañoso que le encarga viajar a México para recuperar una pistola.

### Clan TV

11.57 Geronimo Stilton. 12.20 Los superminihéroes. 12.28 Los Pitufos. 12.40 Hardball. 13.03 Héroes a medias. 13.15 Las flipantes historias del Capitán Calzoncillos. 13.37 Bob Esponia, 14.45 Una casa de locos. 15.28 Bob Esponja. 16.13 Danger force. 16.56 Peppa Pig. 17.11 El gran show de Baby Shark. 17.32 Las pistas de Blue y tú. 17.54 Simon. 18.10 Petronix. 18.33 Hello Kitty, super style! 19.07 El refugio de audrey. 19.18 Polinópolis. 19.40 Tara Duncan. 20.04 Héroes a medias. 20.15 Slugterra.

### **Disney Channel**

10.20 Los Green en la gran ciudad. 11.35 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 12.50 Los Green en la gran ciudad. 13.40 Bluey. 14.35 Marvel Spidey y su superequipo. 15.00 Los Green en la gran ciudad. 15.55 SuperKitties. 16.45 Hailey, a por todas! 17.40 Rainbow High Shorts, 17.50 Hamster & Gretel. 19.00 Kiff, 19.55 Bluey, 20.50 Los Green en la gran ciudad. 22.25 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 22.50 Pequeños Cuentos Chibi. 22.55 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug.

### Boing

09.27 El asombroso mundo de Gumball. 10.21 Jade Armor. 10.47 El valiente principe Ivandoe. 11.16 Teen Titans Go. 11.42 El asombroso mundo de Gumball. 12.09 Batwheels. 12.35 Somos ositos. 13.24 Looney Tunes Cartoons. 14.22 Doraemon, el gato cósmico. 16.10 Tiny Toons: Looniversidad. 16.36 Teen Titans Go. 17.24 El asombroso mundo de Gumball. 18.22 El mundo de Craig. 18.50 Beyblade X. 19.15 Teen Titans Go. 19.49 Tiny Toons: Looniversidad. 20.16 Doraemon, el gato cósmico.

### Nickelodeon

10.12 Equipo Danger. 11.00 Henry Danger. 11.50 Los Thunderman. 12.43 Bob Esponja. 13.37 Patricio es la estrella. 13.58 Los Casagrande. 14.48 Una casa de locos. 15.38 Zokie de Planeta Ruby. 16.00 Kampamento Koral: Bob Esponja primeras aventuras. 16.25 Bob Esponja. 17.16 Una casa de locos. 18.42 Equipo Danger. 19.30 Una verdadera casa de locos. 19.55 Los Thunderman. 20.47 Henry Danger. 22.01 Bob Esponja. 22.52 Una casa de locos. 00.17 Bob Esponia.

### Las audiencias

### 'MasterChef Celebrity' saborea el liderazgo

El talent culinario de TVE se mantiene al mando del lunes tras su buen estreno, pero cede ventaja en prime time pese al gran 'servicio' que le deja su telonero 'La Revuelta'.



| Miles de espectadores |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| La Revuelta           | 2.591                                                    |
| El hormiguero         | 2.215                                                    |
| Noticias 1            | 2.071                                                    |
| Noticias 2            | 1.876                                                    |
| Deportes 2            | 1.716                                                    |
|                       | La Revuelta<br>El hormiguero<br>Noticias 1<br>Noticias 2 |

| ARAGÓN Miles de esp |               | espectadores |
|---------------------|---------------|--------------|
| La1                 | La Revuelta   | 84           |
| A3                  | El hormiguero | 67           |
| A3                  | Noticias 2    | 62           |
| Aragón              | Noticias 1    | 61           |
| Aragón              | Noticias 2    | 55           |
| -                   |               |              |

### LAS MÁS VISTAS DEL DÍA

En España A 14,8%

En Aragón 15,7%

lunes, 16 de septiembre

12,0%

5 8,4%

13,7%

10,8%

MIÉRCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE

Prensa Diaria Aragonesa, SAU, Zaragoza, 1998. Todos los derechos reservados. Prensa Diaria Aragonesa, SAU, se reserva todos los derechos inherentes a la publicación de El Periódico de Aragón, sus suplementos y cualquier otro producto de venta conjunta, sin que pueda reproducirse ni transmitir a otros medios de comunicación, total o parcialmente, el contenido de dicha publicación diaria, sin el previo consentimiento o autorización por escrito de la empresa editora.

En la Universidad de Edimburgo existe una cátedra de Culturas visuales y materiales del Renacimiento, cuya titular es Jill Burke.

Historiadora que ha debido leer con detenimiento al considerado como uno de los padres de la historiografía moderna: Jacob Burckhardt, contemporáneo de Schiller y de Goethe. Para Burckhardt, el Renacimiento fue el período en el que nació la conciencia individual, hasta el momento sepultada bajo los sometimientos de las edades medievales.

Algunos de los ensayos de Jill Burke se han venido centrando en

### Mujeres renacentistas



SALA DE MÁQUINAS JUAN BOLEA

los patrones estéticos y en las relaciones de poder que rigieron el Renacimiento italiano, pero no desde el punto de vista de los estamentos, sino de las personas que dinamizaron la política o la cultura en el siglo XVI. Su nuevo libro, Como ser una mujer del Renacimiento (editorial Crítica), abunda en nombres y hechos de mujeres relevantes de la época. La historiadora escocesa rescata tratados, cartas y testimonios de aquellas poetas y dramaturgas, prácticamente las primeras artistas, compositoras, filósofas o actrices, de las que existen registros y obras.

Como Isabella Andreini, por

ejemplo, firmante de la comedia Mirtilla (1586), una autora y actriz capaz de interpretar papeles masculinos o femeninos, de utilizar voces ventrílocuas o de legamos confesiones como esta: «En los teatros, ahora mujer, ahora hombre, he representado en varios estilos cuanto querían enseñar la naturaleza y el arte». Si del arte del maquillaje hablamos, Burke nos recuerda que no era exclusivo de las actrices, sino común a todas aquellas damas preocupadas de serlo. La belleza tenía mucho que ver con su aplicación. En Dialogo de la bellezza de la donne (1548), Agnelo Firezuola cri-

ticaba todo maquillaje que «no fuera diferente al revoque o yeso de la superficie de las paredes». Las señoras, recuerda Burke, podían contemplarse en espejos de cuerpo entero, «uno de los inventos del Renacimiento, como la imprenta, el atlas o la pistola».

De belleza, afeites, de las relaciones de amor y de poder sabía mucho «La lozana andaluza», el gran personaje de Francisco Delicado inmortalizado en aquella acción picaresca, literariamente extraordinaria, situada en la Roma renacentista.

El Renacimiento: tiempo, también, de las mujeres. ■

### Miel, limón & vinagre

### Michel **Barnier**

PRIMER MINISTRO DE FRANCIA

Por fin terminaron los conciliábulos interminables, los contactos subterráneos, las negociaciones exasperadas y hasta los cursis Juegos Olímpicos de París y el presidente Macron pronunció el nombre del afortunado mortal. Michel Barnier sería el primer ministro, al cabo de dos meses de celebrada la segunda vuelta de las elecciones legislativas que había ganado una amplísima coalición organizada para detener en seco el crecimiento de extrema derecha. La izquierda -demostrando su enésimo despiste- se quedó estupefacta. Francia Insumisa fue la primera que proclamó que Macron le había robado los votos a la izquierda para designar como primer ministro a un político de la derecha más añeja y despiadada. Aquí, en España, el analfabetismo político imperante llevó a egregios tarados progresistas a hablar de golpe de Estado. El artículo 8 de la Constitución francesa otorga al jefe de Estado la potestad de nombrar primer ministro, sin más matices ni requisitos. Se entiende que el presidente de la República intentará elegir a un diputado capaz, solvente, con hechuras de liderazgo y que ofrezca ciertas garantías de estabilidad gubernamental. Pero no existen requisitos. Con su histrionismo habitual Mélenchon, que había exigido la púrpura ministerial, denunció que el presidente de la República buscaba el apoyo y la comprensión de los ul-

Quizás no sea así. Macron es

tras de Le Pen.



POR ALFONSO **GONZÁLEZ JEREZ** 

## Libertad, igualdad, derechosidad

Stéphane de Sakutin / Efe



El recién nombrado primer ministro de Francia, Michel Barnier, al llegar a la ceremonia de proclamación en el Hôtel de Matignon de París, el 5 de septiembre.

moderado en casi todo, y se ve incapaz de transar los límites de un acuerdo programático con una izquierda ligeramente radicalizada cuyas exigencias significarían aumentar más de 90.000 millones de euros el gasto público en cuatro años, cuando Francia está obligada, por sus compromisos con la UE, en disminuir su gasto público un 30% en 2025 un socioliberal, un derechista \* para aliviar una deuda nacional

que ya supone casi el 111% de PIB anual. Cualquier candidato de la Francia Insumisa o del PSF levantaría el rechazo guerrillero de los ultraderechistas de Reagrupamiento Nacional y sus satélites. Y así aparece Michel Barnier, un conservador prototípicamente francés nacido en una pequeña ciudad de Auvernia con una larga carrera política a sus espaldas y particularmente apreciado

en las élites empresariales francesas y en el servicio diplomático. Como buen burgués de derechas, sin embargo, tiene una característica que le distingue: la preocupación y la ocupación sobre la perspectiva europea y mundial. Dos veces ministro (de Agricultura y Pesca y de Asuntos Exteriores), dos veces comisario de la UE (de Política Regional y de Mercado Interior y Servicios),

Barnier puede ser un patriota francés, pero no es un provinciano. Está convencido de que la libertad, la igualdad y la fraternidad solo pueden conseguirse desde el conservadurismo renovado y la unidad europea.

Barnier es un negociador hábil, talentoso y de una extraordinaria paciencia que concilia con una tozudez en la defensa de lo esencial. Rigor y flexibilidad y si la negociación se paraliza, vuelta a empezar. Por eso la Comisión le encargó una labor de una espantosa complejidad: negociar el Brexit con el Reino Unido. Es lo que Macron anhela: un premier que no irrite ni asuste a los ultras y que pueda convencer a los socialistas y otras facciones templadas del Frente Popular en un mínimo paquete de reformas para los próximos tres años Una síntesis imposible, pero Barnier ha asumido el encargo. Entre sus muchas condecoraciones esta la Gran Cruz de la Orden de las Islas Canarias. Bajo su

comisariado se aprobó el memorándum común sobre las regiones ultraperiféricas de la UE incorporado en la Constitución europea de 2003. Las RUP no se hubieran materializado y reconocido sin la labor -de nuevo orden, diálogo, negociación – de Michel Barnier y todos los políticos con más de veinte años de ejercicio en Canarias lo recuerdan con respeto y agradecimiento.

